# CDMX: temperatura récord y contingencia



▲ El Consejo de Evaluación de la Ciudad de México informó que los principales contaminantes han disminuido desde 2022, salvo el ozono, que ha aumentado sus concentraciones promedio, por lo cual es necesario analizar medidas como el programa Hoy no circula. Ayer la

temperatura tuvo récord de 34.7 grados Celsius. Para este domingo se mantiene la contingencia -la décima en lo que va del año- y están restringidos los vehículos con engomado verde. Foto José Carlo JARED LAURELES Y ALEJANDRO CRUZ / P 23 González

En camino a las elecciones



**Presidenciales** 

# En la recta final de las campañas, llama al voto masivo

# Sheinbaum reforzó a aspirantes en Puebla, Veracruz y Morelos

- Fue a mítines de Alejandro Armenta, Rocío Nahle y Margarita González | y mentiras"
- Defiende a la ex titular de Energía ante "calumnias
- No permitamos el regreso del Góber Precioso: Xóchitl Gálvez
- En pie, cierre en NL; cuenta con la previsión necesaria, resalta la panista

# **Desoye Israel** orden de La Haya; no cesa ataque a Rafah

- Fallo de CIJ es vinculante y debe ser acatado: España
- Fuerte oleaje daña muelle flotante instalado por EU; se suspende entrega de ayuda

**AGENCIAS** / P16

# En México. 13 mil casos de dengue; 5 veces más que en 2023

Brasil, el más afectado de AL; le sigue Argentina, que no suele tener: experto L. POY Y C. GÓMEZ / P 27

# INE: bajo sueldo dificulta la contratación de capacitadores

- Niega crisis por vacantes o que haya numerosas renuncias de supervisores
- Aprueba bono extra para personal del PREP

F. MARTÍNEZ, A. URRUTIA Y L. HERNÁNDEZ/P5

# Flor Garduño en el Palacio de Bellas Artes

**ELENA PONIATOWSKA CULTURA** 

HOY



ENRIQUE MÉNDEZ Y NÉSTOR JIMÉNEZ. ENVIADOS / P 3 Y 4

# **OLaJornada**

Directora General Carmen Lira Saade **Director Fundador** Carlos Payán Velver Gerente General Rosalva Aguilar González Asistente de la Dirección Guillermina Álvarez

#### COORDINACIONES

Información General Redacción Margarita Ramírez Mandujano Opinión

Luis Hernández Navarro

Arte y Diseño

Francisco García Noriega Tecnología y Comunicaciones Lizandro Rodríguez Bárcena

Publicidad

Javier Loza Hernández

#### **JEFATURAS**

Economía Roberto González Amador Mundo Marcela Aldama Capital Miguel Ángel Velázquez Cultura Pablo Espinosa El Correo Ilustrado Socorro Valadez Morales

# Publicación diaria editada por DEMOS

Desarrollo de Medios, SA de CV Av. Cuauhtémoc 1236 Colonia Santa Cruz Atoyac Alcaldía Benito Juárez, CP 03310 Ciudad de México Teléfonos: 55-9183-0300 y 55-9183-0400 Fax: 55-9183-0356 y 55-9183-0354

#### INTERNET

http://www.jornada.com.mx comentarios@jornada.com.mx

Imprenta de Medios, SA de CV Cuitláhuac 3353 Colonia Ampliación Cosmopolita Azcapotzalco, CP 02670 Ciudad de México Teléfonos: 55-5355-6702 y 55-5355-7794 Fax: 55-5355-8573

#### DYCOME

Distribuidora y Comercializadora de Medios SA de CV

#### **CENTRAL DE SUSCRIPCIONES**

Cuitláhuac 3353 Colonia Ampliación Cosmopolita Azcapotzalco, CP 02670 Ciudad de México Teléfonos 55-5541-7701 y 55-5541-7002

Distribuido en Ciudad de México por la Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México, AC, y en el interior de la República y el extranjero por DYCOME, teléfonos: 800-717-3904, 55-5541-7480 y 55-5547-3063

Licitud de título 2387 del 23/X/84 y de contenido 1616 del 8/I/85, otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación

Reserva al uso exclusivo del título La Jornada No. 04-1984-00000000571-101, del 09/ XI/1984, otorgada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor

Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin permiso expreso de los editores

# Campamentos migrantes: desafío complejo

olestos ante la posibilidad de que en sus barrios se instalen campamentos de migrantes a semejanza de los ubicados en la plaza Giordano Bruno y sus alrededores, vecinos y comerciantes de las colonias Verónica Anzures y Anáhuac de la alcaldía Miguel Hidalgo se movilizaron en rechazo al traslado de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) a esa zona. Los habitantes exigen que se frene la mudanza de ese organismo y que se creen albergues a fin de que los extranjeros no pernocten en áreas

El tema de la presencia de miles de personas en situación migratoria irregular en las calles de la capital tiene múltiples aristas que le confieren una enorme complejidad. El primer elemento a tomar en cuenta es el crecimiento exponencial de la llegada de extranjeros y las peticiones de refugio: mientras en 2013 se recibieron menos de mil 300 solicitudes de protección, en 2021 fueron 130 mil y de enero a noviembre de 2023 alcanzaron un récord de 136 mil. Con estos números, México se convirtió en el tercer país del mundo que recibe más solicitudes de refugio, detrás de Estados Unidos y Alemania, pero con una diferencia abismal con respecto a los recursos de los que disponen esas naciones. Además, se presenta una desemejanza sociodemográfica de gran calado: mientras la superpotencia y la mayor economía de Europa padecen un déficit crónico de mano de obra debido a sus menguantes tasas de fecundidad y al envejecimiento poblacional, México tiene todavía una importante reserva de juventud y su principal desafío no es incrementar la cantidad de trabajadores, sino mejorar los ingresos y la calidad de vida de quienes componen la mano

De este modo, el flujo de migrantes ha desbordado por completo las capacidades institucionales para atenderlos y proporcionarles los documentos pertinentes con el propósito de que puedan residir o trabajar en territorio mexicano; o bien, continuar su periplo hacia Estados Unidos. Asimismo, sobrepasa la aptitud de los empleadores para abrirles fuentes de empleo. Como los propios migrantes denuncian, cuando se les llega a dar la oportunidad de laborar, suele ser en condiciones abusivas y en clara desventaja frente a los locales. Otros retos se hallan en la diversidad de orígenes, capacitación y objetivos de los viajeros: aunque el grueso de ellos proviene de Haití y, en menor medida, Guatemala, El Salvador, Honduras y Cuba, son 119 las nacionalidades representadas entre los solicitantes de refugio. También son diversos en cuanto a su preparación académica y profesional, así como en sus intenciones

migratorias: mientras algunos manifiestan su deseo de permanecer en México y reconstruir aquí sus vidas, otros son claros en cuanto a que únicamente buscan los medios para alcanzar el sueño americano. En este segundo caso, las autoridades poco pueden avudarles: jurídicamente, el refugio es una salvaguarda para quienes requieren protección y se comprometen a habitar en el Estado que lo otorga, e, incluso si les facilitaran el tránsito hacia el norte, no pueden modificar las políticas agresivamente antimigrantes de Washington y de varias entidades estadunidenses fronterizas.

Un último elemento a considerar son las expresiones abierta o veladamente xenófobas y racistas de quienes rechazan la presencia de migrantes en sus colonias. Sin desestimar los problemas que se generan cuando cientos de personas pernoctan en un área sin las instalaciones sanitarias adecuadas, el reclamo de que los campamentos migrantes vulneran la dignidad y los derechos humanos de los vecinos resulta inadmisible en una sociedad democrática.

En suma, el asunto plantea dificultades innegables; sin embargo, ello no puede usarse como pretexto para eludir la atención humanitaria de la población migrante ni mucho menos para dar rienda suelta a exabruptos discriminatorios.

# EL CORREO ILUSTRADO



# Comparte palabras de Lorenzo Meyer en reunión con Sheinbaum

En el encuentro de intelectuales y artistas con Claudia Sheinbaum, en el Centro Cultural Indianilla el viernes pasado, Lorenzo Meyer expresó: "Transformar la naturaleza del régimen político –de cualquier régimen político- es la empresa más compleja, conflictiva y de resultados más inciertos a los que se puede enfrentar cualquier liderazgo. En el México actual, el cambio de régimen político es necesario y factible. Según datos de la Cepal, dos terceras partes de la riqueza está en manos del 10 por ciento más rico de la población. Este tipo de nación no era viable en 2018 y es mucho menos viable ahora. En 2024 hay que seguir adelante con el cambio pacífico y democrático del régimen. Hay una amplia base social que demanda persistir en el empeño. La propuesta de Claudia Sheinbaum es continuar con el cambio pese a

las resistencias y a las dificultades que están a la vista de todos. No es ni de lejos una tarea fácil ni está asegurado un final feliz, pero hay que intentarlo"

Arturo Acuña Borbolla

#### Infodemia

Nuevamente la infodemia miente más que descarada aunque nunca pruebe nada con engaño y con blasfemia en favor de quien la premia. Vano es su empeño en verdad por disfrazar realidad el pueblo está más que unido ante un padrón que ha crecido en número y calidad. Guadalupe Martínez Galindo

# Agradecen hidalguenses apoyo del Presidente

Queremos expresar nuestra gratitud a Andrés Manuel López Obrador porque con su apoyo hemos visto mejoras significativas en nuestra región: ya tenemos nuestra sucursal bancaria, las escuelas están recibiendo más apoyo, se han unido más agricultores locales al programa Producción para el Bienestar, se construyó la torre repetidora de Internet, que se espera que pronto empiece operaciones. Además, hemos experimentado una notable recuperación de tranquilidad en nuestras comunidades, afectadas anteriormente por actividades ilícitas como el huachicol y otras similares que son consecuencia de priorización del lucro sobre el bienestar común.

Nos complace informarle que estamos colaborando activamente con universidades e instituciones educativas, así como organizaciones ambientales, para desarrollar herramientas que nos ayuden a abordar los desafíos relacionados con la escasez del agua, el aumento de la temperatura y los efectos del cambio climático que han llevado a la casi total desaparición de nuestra laguna.

Le invitamos a que nos honre con su presencia en nuestro primer Encuentro Internacional Comunidad-Humedales el próximo 29 de septiembre en las instalaciones del ejido Tecocomulco, Hidalgo.

Presidentes de los comisariados ejidales: Luciano Romero Lozada, ejido de Almoloya; Jorge Torres Ortega, ejido de Tecocomulco; Jesús Hernández Escobedo, ejido de Santa Cruz; Buenaventura Ramírez Jiménez, ejido de Coatlaco; Hilario Islas González, ejido de Tecocomulco: Omar Martínez Meneses, delegado municipal de Juagüey Prieto, y Jesús Hernández Escobedo, delegado municipal de Rinconada.

# Denuncia negativa de Conexión a vender boletos con descuento a adultos mayores

La línea de autobuses Conexión, en su servicio con destino a Tecozautla, Hidalgo, desde la central de autobuses foráneos de Tepotzotlán, estado de México, frecuentemente niega la venta de boletos con descuento para adultos mayores, con el argumento de que "ya no traemos lugares con descuento" y la propuesta de "si gusta, espere el siguiente".

El miércoles pasado fui víctima

de la voluntad insidiosa de la empleada que en ventanilla me negó el beneficio al intentar abordar la unidad número 10852 placa 82 HC 98 que salió a las 8:15 horas de ese día; incluso con credencial del Inapam en mano recurrí al chofer pero éste también se negó a recibir el pago diciendo que tampoco a bordo había lugares con descuento; no obstante, más de la mitad de los asientos estaban desocupados.

Hasta donde entiendo, los beneficios históricos logrados para los adultos mayores son derechos en tanto se cumple con la edad y se documenta mediante credencial oficial, como es mi caso y seguramente de otros viajeros mayores que reciben maltrato, o acaso ¿es una prestación sujeta a la generosidad del dueño o al arbitrio de la burocracia empresarial?

Amén de la denuncia pública, aprovecho para hacer un llamado respetuoso a las autoridades de Comunicaciones y Transportes, a la Profeco y a las instancias del gobierno de México responsables de vigilar y hacer cumplir un estado de derecho digno para todos los mexicanos, incluidos los adultos mayores.

Daniel Moctezuma Jiménez

#### A NUESTROS LECTORES

Les rogamos que los comentarios y aclaraciones que envíen para su publicación en El Correo Ilustrado no excedan de 1,000 caracteres (con espacios) o de 14 líneas. Favor de dirigirlos a: Av. Cuauhtémoc 1236, col. Santa Cruz Atoyac, CP 03310, Benito Juárez. e-mail: svaladez@jornada.com.mx Teléfonos: 55-9183-0300 ext. 4456 y 55-9183-0315

Los textos deben incluir la dirección y teléfono del firmante, así como una copia de identificación oficial (credencial de elector o pasaporte)

"VOTO POR VOTO, EL PUEBLO DECIDIRÁ QUE SIGA LA TRANSFORMACIÓN"

# Todos a las urnas; que nadie se quede en su casa: Sheinbaum

En los últimos días de campaña, la candidata de Morena afianza a los aspirantes de su partido en Morelos, Puebla y Veracruz

**ENRIQUE MÉNDEZ** 

**ENVIADO** XALAPA, VER.

Con sólo cuatro días en el horizonte de su campaña presidencial, Claudia Sheinbaum se enfocó en apuntalar a los candidatos de Morena, PT y PVEM a gobernadores de Veracruz, Puebla y Morelos –que enfrentan una alta competencia de la oposición-, así como a pedir a militantes y simpatizantes "salir a votar masivamente el 2 de junio", porque "en un solo día el pueblo tomará una decisión histórica: voto por voto decidirá que continúe la transformación".

Esto es, que el siguiente domingo "nadie se quede en su casa, que muy temprano en la mañana, con la familia, salgamos a votar; que en las casillas haya filas de gente convencida, comprometida, con convicción", dijo en Xalapa, y por la noche en Cuernavaca redondeó: "para que no haya marcha atrás, que no haya vuelta al pasado".

En la capital de Morelos destacó que en la elección se decidirá "todo lo que conseguimos para la nación y nuestro pueblo. Todo lo que hemos logrado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el cambio



de rumbo, el gobierno que atiende al pueblo y defiende a la patria, ésta en la decisión del pueblo. Ese día tenemos un arma muy poderosa, pacífica, nuestra credencial de elector".

Subrayó que "vale lo mismo el voto del hombre o la mujer más rica que el del campesino o la campesina, que el del hombre o la mujer humilde, del joven que vota por primera vez que el del adulto mayor".

Antes, durante una concentración en la plaza Lerdo de Xalapa -cerrada desde ayer al paso vehicular y peatonal–, expuso: "nuestros adversarios, la oposición, el Prian, algunos intelectuales o que se dicen intelectuales que están con la oposición, no entienden qué pasó en el país, que se transformó con quien quedará como el mejor presidente de la historia de México: Andrés Manuel López Obrador".

Impedido de participar en el mitin, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez únicamente se asomó a la plaza desde detrás del cristal de sus oficinas y saludó a los asistentes.

En la imagen que de ese momento captó el fotógrafo Rigoberto Suárez se pudieron apreciar las iniciales del funcionario a todo lo ancho del puño de su guayabera.

Sheinbaum también defendió a Rocío Nahle, la candidata de la coalición a la gubernatura, después de las críticas que recibió durante la campaña estatal, por las revelaciones de sus propiedades en fraccionamientos exclusivos de Veracruz y Nuevo León, e incluso en Nueva York; los contratos a su futuro yerno y por el retraso de operaciones en la refinería de Dos Bocas.

"A unos días de la elección, todos hemos visto cómo se lanzaron contra Rocío, con calumnias y mentiras, pero se olvida algo muy importante que tiene Rocío: valentía y convicción. Por eso sé que ganará la gubernatura de Veracruz.'

# Frenar a la reacción

Más tarde, en la Plaza de la Victoria, en la zona histórica de los fuertes de Loreto y Guadalupe, Alejandro Ar-

▲ La abanderada presidencial de Morena, PT y PVEM, durante un acto ayer en Puebla en apoyo a Alejandro Armenta, candidato a gobernador. Foto tomada de redes

menta Mier cerró su campaña por la gubernatura de Puebla. "Aquí donde las fuerzas republicanas, nacionalistas, detuvieron al ejército francés, aquí Claudia Sheinbaum va a detener a la reacción", expresó.

En su participación, la abanderada presidencial afirmó que en la elección "el pueblo quiere que continúe la transformación, que rindamos un homenaje al legado del presidente Andrés Manuel López Obrador".

Por la noche, en Cuernavaca, encabezó el cierre de campaña de la aspirante de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la gubernatura de Morelos, Margarita González Saravia, quien expuso que se hizo "el mejor esfuerzo para posicionar a los partidos de la alianza", y afirmó que en los comicios "no dejaremos que la derecha regrese a Morelos".

# Exigen al PAN sacar las manos de comicios en estados

ANDREA BECERRIL

Senadores de Morena exigieron al PAN que "saque las manos" del proceso electoral en los estados que gobierna, porque sigue con el intento de compra del voto mediante el reparto de apoyos sociales, además de destrucción de propaganda de los candidatos del partido guinda y hasta intimidaciones, en "un intento desesperado" por aferrarse al poder.

En Guanajuato, detalló Malú Micher, los diputados locales presentaron la víspera una denuncia penal ante la fiscalía del estado por el uso del programa social Mujeres Grandeza, mejor conocido como tarjeta rosa, que se sigue repartiendo, a pesar de que ese apoyo está suspendido por ser época electoral.

Se entrega directamente en los domicilios, y en la denuncia de los diputados se señala que este programa fue creado cuando la actual candidata a gobernadora de PAN y PRI, Libia Dennise García, era titular de Desarrollo Social en el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez, explicó.

#### Vales y sacos de maíz

Desde el gobierno estatal, a esa tarjeta rosa se le inyectaron 168.23 por ciento de recursos adicionales al presupuesto, hasta llegar a 4 mil millones de pesos, para coaccionar el voto de los guanajuatenses, afirmó.

La legisladora Verónica Camino Farjat señaló que en Yucatán el PAN entrega vales de despensa con un valor de 250 pesos y sacos de maíz, que son parte de un programa de seguridad alimentaria, en contubernio con las autoridades estatales, acciones que son denunciadas por la misma ciudadanía.

Las autoridades panistas de Querétaro, acusó a su vez Gilberto Herrera, también "recurren a prácticas desesperadas e ilegales, como la compra de votos". Puso de ejemplo que solicitan a los ciudadanos copia de su credencial de elector para entregarles tinacos, calentadores y otros artículos. Además, señaló, hay agresiones y guerra sucia contra los candidatos y simpatizantes de Morena, por lo que exige al gobernador Mauricio Kuri "que deje a la población emitir su voto de manera libre, sin amenazas".

En Aguascalientes, con la gobernadora Teresa Jiménez, el panorama es similar, detalló el senador Daniel Gutiérrez Castorena. Expuso que se piden también las credenciales de elector a cambio despensas, "sobre todo a la gente más humilde".

# Habrá un Congreso dividido: politóloga de la UNAM

**VÍCTOR BALLINAS** 

La politóloga Karolina Gilas, doctora en ciencias políticas y académica del Centro de Estudios Políticos de la FCPyS de la UNAM, destacó que la contienda electoral es entre las dos candidatas a la Presidencia, en la cual, sin lugar a dudas, Claudia Sheinbaum va adelante. Sin embargo, destaca: "observamos que se tendrá un Congreso dividido; ni Morena ni la oposición lograrán por si solos mayoría absoluta.

"Hemos observado que este es el proceso más violento del que tene-

mos registro, mucho más que los mencionando esos estados, con favor y en contra, obviamente en pro de los ataques en general a las personas vinculadas a los comicios, y en particular con los asesinatos de candidatos, que esperemos ya ninguno más ocurra.

En entrevista, la especialista en temas electorales señala: "la presencia del crimen organizado genera desconfianza, preocupación, hay que estar claros de que inhibe la participación de las personas". Además, "hemos visto renuncias importantes de candidatos en entidades como Michoacán, Guerrero, Zacatecas, en todo el país, pero

l'ambién, refiere, "hemos visto en las entidades renuncias de funcionarios, capacitadores y asistentes electorales, que en varios casos señalan preocupación por su integridad".

El proceso electoral, insiste, ha estado marcado por la violencia política; "vemos asesinatos de candidatos como en ningún otro. Hubo un desapego a las reglas comiciales en las precampañas. "Hemos observado un involucramiento muy importante del Presidente en los procesos electorales, desde las mañaneras y en diferentes espacios, opinando a de su candidata y de Morena.

En los primeros 15 días de mayo, en las mañaneras, el Presidente ha estado hablando contra los partidos de oposición, y eso afecta y genera importantes desigualdades. Y lo más importante, es absolutamente contrario a la letra de la Constitución, y eso es algo que el Tribunal Electoral ha acreditado ya en más de 30 sentencias". Gilas anota que las encuestas están mostrando una tendencia muy clara en favor del partido oficialista, "aunque yo creo que tiene que ver con las metodologías de las encuestas".



**EN CHIHUAHUA ENCABEZA MITIN CON LLENO TOTAL** 

# Cerrar paso al grupo del Góber Precioso, ofrece Gálvez en Puebla

La candidata relaciona al abanderado de Morena con el ex mandatario Mario Marín

**NÉSTOR JIMÉNEZ** 

**ENVIADO** CHIHUAHUA, CHIH.

A cinco días del final de las campañas -concluyen el próximo miércoles-, la candidata presidencial de PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, tuvo ayer mítines en las capitales de Puebla y Chihuahua, con foros llenos en ambos sitios, en los que aseveró que Morena y sus aliados ya argumentan que la oposición hará fraude, ante lo cual sostuvo que el partido guinda "controla prácticamente" todo.

En Puebla, en un acto organizado junto al parque Paseo Bravo, en el centro histórico de la ciudad, afirmó ante cientos de simpatizantes que "no van a permitir que regrese el góber precioso", apodo con el que se conoce al ex mandatario priísta de esta entidad Mario Marín Torres, detenido en 2003 por tortura. El mes pasado relacionó al abanderado de Morena al gobierno de la entidad, Alejandro Armenta Mier, con el grupo del ex mandatario local.

Más tarde, en Chihuahua, encabezó un mitin en el foro del Parque El Palomar, acondicionado para un aforo de entre 3 y 4 mil personas. "El plan C es querer controlar el Congreso, poner ministros y jueces *a modo*; por eso dice (su contrincante Clau-

dia Sheinbaum) que las elecciones son un trámite. Ûn trámite son en Venezuela, en Cuba, en Rusia; aquí ustedes van a decidir el próximo 2 de junio, aquí hay democracia, aquí vamos a votar todos para que México siga siendo un país libre", señaló.

"Ya amenazan con que les va-

mos a hacer fraude; imagínense, nosotros haciendo fraude, si ellos controlan prácticamente todo, ellos no creen en la democracia, nosotros sí", agregó la hidalguense.

Acudió al acto la gobernadora-María Eugenia Campos Galván, quien subió al escenario principal

PAN, además del dirigente nacional del blanquiazul, Marko Cortés, y candidatos en la entidad.

Por la mañana, Gálvez dijo a sus simpatizantes en Puebla: "vamos a volver a hacer de Puebla ese es-

tras ser presentada como líder en la entidad y consejera nacional del

político vinculado a Marín Torres. Tras referirse nuevamente al caso del asesinato de un menor de edad en Tabasco, replanteó algunas de sus propuestas: "vamos a ganar para reunir a las madres con sus hijos, a las víctimas con la justicia, vamos a ganar para cuidar nuestro planeta, pero, sobre todo, para inaugurar una

nueva era de prosperidad y grandeza para México; tengan fe, tengan fe, Dios está con nosotros, Dios está con nosotros", concluyó.

tado que crecía económicamente, ese estado de vanguardia que ha tenido un retroceso los próximos

seis años (sic), no vamos a permitir que regrese el Góber Precioso. ¿Quieren que regrese con Armenta? Pues entonces a votar y a botarlos

el próximo 2 de junio". Hace poco más de un mes, en otro mitin organizado en esta entidad, la abanderado opositora se refirió a Alejandro Armenta como un cha-

pulín por brincar desde del grupo

En tanto, entrevistada a su llegada a la capital de Chihuahua, se le preguntó si espera una guerra sucia al final de su campaña presidencial. "La verdad, de todo lo que intentaron nada me bajó (en la preferencia electoral); al contrario, me subió, porque no hay nada. Yo no soy una mujer corrupta, no soy una mujer que tenga cuentas de banco como la señora Sheinbaum en paraísos fiscales", respondió.

Y al expresar su respeto por la decisión de MC de modificar su cierre de campaña, aclaró que en su caso, su último acto proselitista sigue en pie para realizarse en Nuevo León. Afirmó que al estar convocado en la Arena Monterrey, cuenta con las medidas de seguridad necesarias.

■ "Haremos que Puebla crezca otra vez", promete la candidata de PAN, PRI y PRD. Foto de su equipo



# Avalan en el TEPJF mantener espots que afirman que Sheinbaum pierde puntos

**LILIAN HERNÁNDEZ** Y FABIOLA MARTÍNEZ

La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló no bajar los espots de PRD y PAN que simulan ser un *flash* informativo que da cuenta de que en la recta final de las campañas, la candidata de Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum, pierde puntos por varias razones, incluidos episodios del pasado.

El partido guinda se inconformó ante el TEPJF porque el pasado miércoles, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó sacar del aire cuatro promocionales de radio con ese formato, con los que se busca hacer creer a la ciudadanía que la candidata está perdiendo credibilidad entre los electores, e incluso afirman que "está empatada" con Xóchitl Gálvez.

La resolución fue en sesión privada. Ahora tocará a la sala especializada del tribunal resolver de fondo sobre el uso de la pauta.

El pleno de la sala superior determinó que los argumentos expuestos por Morena carecen de sustento jurídico, por lo que dio la razón al INE, confirmando la improcedencia de las medidas cautelares contra el PRD y el PAN.

En una sesión no pública, los magistrados analizaron la impugnación y por mayoría de votos, con el rechazo de Felipe Fuentes Barrera, el pleno confirmó el acuerdo del instituto y con ello negó suspender la difusión de dichos promocionales.

Morena expuso que la información falsa en esos espots "vulnera la prohibición de transmitir publicidad presentada como información periodística o noticiosa", pues resulta engañosa y confunde a los ciudadanos que la escuchan, porque simula ser un *flash* de noticias que no dura más de 30 segundos y después agrega una especie de anuncio donde mencionan que nadie puede quitar los programa sociales porque están en la Constitución, y sólo hasta el final dan cuenta de que son anuncios del PRD.

Pese al formato y contenido engañosos de dichos promocionales, la sala superior mantuvo firme la resolución del INE, por considerar que "los mensajes que se transmiten se encuentran dentro de los parámetros establecidos para este tipo de propaganda electoral".



Morena alega que el formato de flash informativo confunde a los electores con datos falsos

# Juristas entregan a equipo de la aspirante panista plan en materia de justicia

**DE LA REDACCIÓN** 

Fernando Gómez-Mont, quien fue secretario de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón y forma parte del equipo de campaña de Xóchitl Gálvez, recibió de manos de un grupo de juristas y abogados la propuesta en materia de justicia penal para la candidata presidencial de PRI, PAN y PRD, en la que se destaca la necesidad de una reforma, porque "la sociedad vive con miedo".

En la elaboración del proyecto participaron también organizaciones como Alto al Secuestro, de Isabel Miranda de Wallace; Antonio Lozano Gracia, quien fue titular de la entonces Procuraduría General de la República en el sexenio de Ernesto Žedillo y socio de Diego Fernández de Cevallos en un despacho de abogados durante los gobiernos panistas y priístas.

El documento se presentó en

un acto privado en la Hacienda de Los Morales, del que el PAN dio cuenta después en un comunicado en el que destaca que "uno de los puntos de análisis es que la sociedad mexicana vive con miedo, molesta y decepcionada, porque sus bienes más preciados no están siendo protegidos por el Estado ni se actúa frente al delito".

Asimismo, "existen grandes problemas y retos en el país debido a la delincuencia, inseguridad pública, impunidad y corrupción, por lo que las expectativas de la ciudadanía están insatisfechas, mientras las instituciones encargadas están perdiendo credibilidad y el estado democrático de derecho "se va desnaturalizando y perdiendo su razón de ser".

Elaboraron el proyecto el Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales, la Academia Mexicana de Ciencias Penales y la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, entre otros.



# Acuerda INE incremento presupuestal al PREP por 36.3 millones de pesos

Se otorgará un bono extra al personal contratado para las actividades que implican un "esfuerzo mayor"

**LILIAN HERNÁNDEZ** Y FABIOLA MARTÍNEZ

El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó una ampliación presupuestal al Programa de Resultados Preliminares Electorales (PREP) equivalente a 36.3 millones de pesos, a fin de otorgar un bono extra al personal que fue contratado para laborar en estas actividades que implican un "esfuerzo mayor" por las 24 horas de trabajo continuo que tendrán entre el 2 y 3 de junio.

Luego de que más de 800 capacitadores electorales renunciaron por diversos motivos, sobre todo por el desequilibrio entre el sueldo y la carga de trabajo, la Junta General Ejecutiva del INE acordó incrementar los recursos asignados al pago de sueldos para el personal del PREP, "para efecto de poder realizar el pago de elemento de ajuste a la retribución por servicios eventuales"

La compensación extraordinaria equivale a 36 millones 315 mil 225 pesos que se suman a los 237 millones 315 mil 650 pesos asignados al presupuesto de este programa, lo que arroja un total de 273 millones 630 mil 875 pesos.

El INE consideró necesaria esta ampliación porque se trata de las actividades destinadas a procesar el mayor número de actas de escrutinio y cómputo de las más de 170 mil casillas para que la ciudadanía esté informada de los resultados preliminares, previos a los finales.

El PREP permite dar "certeza, objetividad, independencia y máxima publicidad" al proceso electoral 2024, ya que en un lapso de 24 horas contabiliza los resultados de casi el total de las casillas que se instalan en el territorio nacional y por ello se requiere un esfuerzo de más de 4 mil personas que ese día se dedican a procesar todos los datos.

"El personal tiene derecho a recibir una compensación derivada de las labores extraordinarias que realicen con motivo de la carga laboral que representa el año electoral y, con la finalidad de motivar a los prestadores de servicios que se desempeñan como 'Operativos PREP', se propone

otorgar el equivalente a un mes de la remuneración por la prestación de servicios que llevan a cabo", detalla el acuerdo aprobado por la Junta General Ejecutiva del instituto.

Sin embargo, quienes se ausenten justamente el 2 de junio no recibirán dicha compensación equivalente a un mes del salario por el que fueron contratados, además de que este bono será al 100 por ciento para quienes hayan participado en cinco actividades cruciales que son: prueba general, primer simulacro, segundo simulacro, tercer simulacro y jornada electoral.

No obstante, si faltaron a una de estas actividades la compensación será equivalente a 80 por ciento del sueldo mensual; 60 por ciento para quienes asistieron sólo a tres; 40 por ciento para quienes sólo fueron a dos, y 20 por ciento para los que se presentaron a una.

La Junta señaló que los recursos se ocuparán "de las economías y ahorros" generados de diversas partidas del presupuesto base de operación y cartera institucional de proyectos de servicios personales.

# **BIEN DICHO** • HERNÁNDEZ



# Monitoreos de radio y Tv relacionan a Álvarez Máynez con corrupción

En inseguridad las menciones negativas son para las candidatas

#### LILIAN HERNÁNDEZ Y FABIOLA MARTÍNEZ

El monitoreo de radio y televisión más actualizado que publica en Internet el Instituto Nacional Electoral (INE) y elabora la Universidad Autónoma de Nuevo León muestra que cuando los comunicadores de radio y televisión hablan de corrupción, relacionan al candidato Jorge Álvarez Máynez casi siempre con este tema y en una menor proporción a Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum.

Cuando el tema es la inseguridad, las menciones negativas van más dirigidas a Sheinbaum y luego Gálvez, lo cual muestra que los informadores han calificado de manera más negativa al abanderado de Movimiento Ciudadano.

Respecto al enfoque que los informadores de la radio y la televisión dan a los candidatos a la Presidencia de la República, el reporte del INE identificó 101 piezas informativas que abordan la "reputación" de los contendientes, 60 de las cuales atañen a Jorge Álvarez, 26 a Sheinbaum y

Respecto a las "credenciales académicas y profesionales", el análisis ubicó 101 piezas que abordaron el tema; 42 hacían referencia a Sheinbaum, nueve a Gálvez y tres a Álvarez Máynez.

La mayoría de las piezas periodísticas que abordan elementos personales de los aspirantesse concentran en el rubro de "estilo de vida"; de las 298 menciones, 131 fueron para el candidato naranja, 95 para Gálvez y 72 para Sheinbaum.

En materia de corrupción, 95 por ciento de las menciones que recibió Álvarez Máynez son negativas, le sigue Xóchitl Gálvez con 88 por ciento de referencias negativas y Claudia Sheinbaum, 75 por ciento.

En el tema de inseguridad, el reporte al 12 de mayo, muestra que 75 de las menciones de Sheinbaum han sido negativas, mientras Álvarez Máynez concentra 70 por ciento de vinculaciones negativas y Gálvez ha recibido 39 por ciento de negativas.

# Por los bajos salarios, faltan supervisores y capacitadores

**FABIOLA MARTÍNEZ** Y ALONSO URRUTIA

Frente a la iniciativa privada e incluso respecto de organismos autónomos similares, el Instituto Nacional Electoral (INE) dejó ser salarialmente atractivo para potenciales supervisores y capacitadores.

A una semana de la elección más grande de la historia, al árbitro le faltaban 756 integrantes de este personal denominado "Caes", pieza fundamental para el control de casillas y para la recolección de datos para alimentar los conteos rápidos (tendencias), por ejemplo.

Sin bien el número de vacantes representa un mínimo porcentaje respecto al total de operadores de las 170 mil 304 casillas a instalar, hasta el corte del 24 de mayo se reportaba esta situación en ocho por ciento de las poco más de 7 mil 123 Zonas de Responsabilidad Electoral (Zores), específicas para esta tarea; en cada una debe haber un supervisor que, a su vez, tenga seis Caes, según la dispersión territorial.

Martín Faz, presidente de la Comisión de Capacitación y Organización del INE, explicó a La Jornada

que esto "no es una crisis" para los comicios pero sí un asunto a resolver en los próximos días, toda vez que es necesario garantizar el voto para todos los ciudadanos.

También dijo que la circunstancia no obedece a renuncias masivas sino a un fenómeno persistente en ciertos puntos de entidades fronterizas, áreas turísticas o donde notablemente organismos como el INEGI o las empresas privadas pagan más a sus colaboradores.

En zona cara del país, el INE ofrece 15 mil mensuales a supervisores y 12 mil a capacitadores (sin prestaciones y con responsabilidades 24/7), mientras que en las zonas estándar los pagos son de 12 mil y 9 mil 500 pesos, respectivamente.

El contrato tiene una naturaleza temporal y en el actual proceso máximo es de diciembre de 2023 a iunio de 2024.

Los sueldos son por honorarios y para este proceso sólo se logró dejar una bolsa presupuestal para los Caes, independientemente del monto general que autorizara la Cámara de Diputados para el INE. No obstante, no fue suficiente para elevar notablemente la oferta salarial.

"No son renuncias masivas o de

un día para otro. Ahora mismo (tarde del viernes, a una semana de la elección) tenemos 42 vacantes de supervisores y 714 capacitadores, es decir, un total de 756", explicó.

Aclaró que ha habido sitios como Jalisco y Baja California, donde el INE nunca ha podido completar la plantilla de Caes, mientras que en otros estados las renuncias ocurren cuando la persona encuentra un mejor trabajo como en las zonas metropolitanas de Monterrey, Jalisco, Ciudad de México y Cancún.

En este momento -añadió- tenemos 460 Zores con una vacante, lo que puede resolverse relativamente fácil con el trabajo de un supervisor, pero en 87 zonas hay dos vacantes de capacitadores y en 21, tres. Puntualizó que el principal reto está en poco menos de dos por ciento de las Zores, pues en cuatro hay tres vacantes y en una hay cinco faltantes.

Cada consejo distrital analiza cuatro opciones autorizadas por el consejo general del INE para encontrar la forma más adecuada en su región para cubrir vacantes; las opciones rondan en conseguir el apoyo de los institutos electorales estatales e incluso del personal de los módulos de atención ciudadana.

# **DESPERTAR EN LA IV REPÚBLICA**

Fiscalía electoral: cuenta regresiva

**JOSÉ AGUSTÍN ORTIZ PINCHETTI** 

AÑANA DARÁ INICIO el "despliegue ministerial" implementado por la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel) para la atención de las denuncias que sean presentadas por la ciudadanía con motivo del actual proceso electoral, en el que estamos convocados a ir a las urnas más de 98 millones de mexicanos.

#### PARA ESTE EJERCICIO, la

fiscalía electoral ha desarrollado diversas acciones con la finalidad de atender eficazmente a los ciudadanos. Si bien la Fisel cuenta con un aparato administrativo reducido, el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR), mediante sus fiscalías federales, permite abarcar todo el territorio nacional para garantizar, junto con las instituciones del Estado mexicano, una fiesta democrática.

EL PAPEL QUE juega la Fisel es crucial en el contexto de las elecciones. Es por ello que, con meses de anticipación, más de 7 mil servidores públicos de la FGR fueron capacitados y evaluados en temas relacionados con la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

LA LABOR DEL personal de la Fisel no se limita únicamente a recibir las denuncias. Es innegable que se debe tener un papel activo junto con el Instituto Nacional Electoral, encargado de organizar las elecciones, y con aquellas instituciones que deben garantizar que los comicios transcurran en paz y tranquilidad, como la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia. De esta manera, la Fisel ha participado en más de 140 mesas de seguridad en todas las entidades de la República. Esta participación ha resultado de gran importancia, pues gracias a ella se han podido establecer aquellas zonas que necesitan una mayor atención para prever riesgos que pudieran alterar el desarrollo de las elecciones.

TAMBIÉN SE HA instalado un centro telefónico con más de 100 operadores que atenderán las denuncias de la ciudadanía en todo momento con la finalidad de actuar de manera inmediata frente a cualquier delito electoral federal.

LA FISEL SE encuentra lista para actuar durante la jornada electoral del próximo 2 de junio. Estás acciones, junto a las de otras instituciones del Estado mexicano, deberán permitir a la ciudadanía participar en condiciones de equidad y libertad, pero sobre todo hacerle sentir que su voto será respetado, como ha ocurrido en los últimos cinco años.

**AVALA CANCELAR CONCIERTO DE CIERRE DE CAMPAÑA** 

# Plantea Álvarez Máynez amor y paz ante el encono sembrado por adversarios

**JUAN CARLOS FLORES** 

CORRESPONSAL

COLIMA, COL

El candidato presidencial por Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, reprochó el odio y la *guerra sucia* de sus adversarios políticos, en especial PRI y PAN, y propuso recuperar la paz.

En su cierre de campaña en Colima, junto con los candidatos de su partido a las senadurías, diputaciones federales y cargos locales, Alvarez Máynez señaló que su proyecto de México Nuevo impulsará la esperanza y el amor en su gobierno.

"La salida, la solución para el país nunca será la venganza, nunca será la polarización, nunca será el encono, el odio, el rencor que ellos sembraron y que es lo único que pueden hacer", expuso Álvarez Máynez ante los ataques de PRI y PAN, que en las últimas 48 horas intensificaron.

En la víspera, actores políticos ligados a Frente y Corazón por México (PAN, PRI y PRD) se burlaron en redes sociales de lo acontecido en San Pedro Garza García, en Nuevo León, tras la caída del templete que mató a nueve personas y lesionó a más de 100.

El abanderado naranja pidió un minuto de silencio por las víctimas y luego dijo que este proyecto ha logrado conectar con jóvenes y niños, quienes contribuyeron a tener una campaña sin precedente y lograron dar la vuelta a la contienda.



"La vieja política nunca se imaginó que ni con sus millones de pesos nos iban a bastar dos meses para dar la vuelta, que los jóvenes iban a despertar, que los niños iban a hacer una campaña distinta a todas las que se habían vivido en el país y que jamás esperaron este resultado", expresó Máynez.

Mientras en Nuevo León, la candidata de MC a la alcaldía de Monterrey, Mariana Rodríguez, pidió a su partido cancelar el concierto de cierre de campaña reprogramado para el miércoles 29 de mayo y donar lo presupuestado a las víctimas de la tragedia de San Pedro.

En el evento estaba programada la presentación de los grupos Intocable y La Leyenda, en la Macroplaza. En sus redes sociales, Mariana Rodríguez pidió a los candidatos metropolitanos sumarse a su pro-

▲ El candidato a la Presidencia por MC pidió ayer en Manzanillo, Colima, un minuto de silencio por la víctimas del accidente del miércoles en NL. Foto Afp

puesta y a tener empatía, porque 'no es momento de festejar", indicó. Álvarez Máynez, en su cuenta de X, respaldó la propuesta.

#### Sepelio de dos víctimas

También en esa entidad se llevó a cabo el sepelio de dos de las personas fallecidas durante la caída del escenario en el campo de beisbol de San Pedro, durante un acto político de MC. Alejandro Gámez Sandoval, de 48 años, y el niño José Jesús, de 11, fueron sepultados en el panteón municipal.

# Cristianos evangélicos, 20% del padrón: Masferrer

# **CAROLINA GÓMEZ MENA**

La importancia del voto de los cristianos evangélicos no es menor, aseguró Elio Masferrer, experto en asuntos religiosos, debido a que representan "cerca de 20 por ciento del padrón electoral", pero advirtió que a diferencia de lo que opinan diversos liderazgos religiosos, no se perfila que sufraguen de forma corporativa por los candidatos que indiquen los ministros de las congregaciones y agrupaciones.

En entrevista con *La Jornada*, dijo que "los parámetros izquierda y derecha no son útiles para entender el comportamiento evangélico" en las urnas, ni tampoco que se enarbolen causas como la defensa de la familia y la vida.

El antropólogo explicó que tienen una concepción particular sobre el pecado y los pecadores. "La concepción del mundo evangélico está centrada en convertir al pecador, y en esa perspectiva podrían no estar de acuerdo con cuestiones

sexogenéricas, pero no estigmatizan a quien tiene esas prácticas; no es un eje que va a definir un comportamiento electoral.

"Puede haber opciones políticas que digan vamos a defender la familia, nos oponemos radicalmente a que se casen personas del mismo sexo; y eso no emociona a todos los evangélicos, porque es dejarlos sin materia de trabajo."

Sobre la influencia que podrían tener los pastores en la "base evangélica", consideró que muchos líderes religiosos la magnifican. "Cuando los políticos se reúnen con líderes evangélicos, en realidad están con personas que tienen liderazgo, pero muy acotado, aunque los políticos se queden apantallados, realmente ellos (los pastores) no tienen tanto poder como para influir en la toma de decisiones electorales de los evangélicos". Remarcó que lo que sí influye es

el "testimonio personal", en este caso de los aspirantes a cargos de elección popular. "Este aspecto es clave para entender cómo los evangélicos procesan la información, y no hay que olvidar que en el mundo evangélico están los profetas y los falsos profetas, los fariseos que hablaban muy bonito, pero que eran unos transas, así como entre ellos mismos se miden también pasan por la báscula a los políticos".

Así, si un aspirante "es corrupto y codicioso, no da un testimonio personal adecuado. No es sólo el discurso, sino el testimonio personal, y sobre eso construyen su comportamiento".

Aparte, la Coalición Internacional Mexicana de Apóstoles emitió el manifiesto Cruzada Nacional por la Libertad y la Reconciliación en México, que tiene el propósito de "traer claridad en este tiempo de elecciones", señaló Carlos Gordillo, presidente de la agrupación cristiana evangélica.

El documento establece que se tendría que "votar por quien lleve a cabo un gobierno basado en la creencia y valores de la mayoría de quienes habitamos este país".

# **Autoriza INE** revisar gasto de trabajos de observadores

Después de un descontrol en los subsidios otorgados a observadores en la década reciente, el Instituto Nacional Electoral (INE) autorizó que la Unidad Técnica de Fiscalización revise el gasto de organizaciones de la sociedad civil e instituciones de educación superior que recibirán hasta 300 mil y 430 mil pesos, respectivamente, por hacer este trabajo de vigilancia en torno al voto del 2 de junio.

En el primer caso están 39 grupos, principalmente de defensores de derechos humanos, cuyo proyecto se inscribe fundamentalmente en observar el voto en favor de los grupos históricamente discriminados, sufragio en prisión y en el extranjero, y alternativas para el voto electrónico o para elevar la participación ciudadana, entre otros.

En cuanto a las instituciones de educación superior hay seis: Universidad Autónoma de Chiapas, con el proyecto violencia política en razón de género en la región sur; El Colegio de México participa en uno sobre este mismo tema y otro como parte del monitoreo de violencia contra candidatos; el cuarto es del Tecnológico de Monterrey, como parte de una encuesta para "indagar los nuevos usos de los medios distritales y analizar la calidad de participación política de comunidades específicas", así como otro sobre representación parlamentaria.

El sexto es de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales México, titulado "Integridad, violencia y polarización en las elecciones subnacionales mexicanas de 2024".

En la observación también participarán personas en lo individual; al concluir el plazo, el pasado 7 de mayo, el INE recibió 34 mil 462 solicitudes, de las que 30 mil 270 son individuales y 4 mil 192 de alguna organización. Fabiola Martínez y Lilian Hernández

**EL TIEMPO CORREY NO SE ACLARAN** LOS ASESINATOS DE MIROSLAVA **BREACH Y JAVIER VALDEZ** 







TRASLADOS HASTA DE SEIS HORAS A PUEBLOS DE LA MONTAÑA DE GUERRERO

# Profesoras de educación indígena laboran entre inseguridad y pobreza

Los niños no se concentran porque apenas comen, señalan // Sería un sueño que vieran la CDMX: comprenderían que con estudios pueden ir muy lejos, dicen a La Jornada

#### **LAURA POY SOLANO**

Maestras de educación indígena de La Montaña Alta de Guerrero señalaron que no sólo enfrentan inseguridad y carencias de infraestructura básica, como Internet y sanitarios en las escuelas, también "debemos trasladarnos hasta seis horas desde nuestra casa para llegar a las comunidades donde trabajamos, con un salario que no supera 6 mil pesos quincenales"

En entrevista con La Jornada, las profesoras Diana e Isabel narran los desafíos que impone la extrema po-

breza en muchos pueblos aisladas. "Mi escuela está en una comunidad del municipio de Cochoapa, uno de los más pobres del país. Allá nos damos cuenta de que los niños no se concentran porque no comen. Su desayuno y almuerzo apenas es un chicharroncito y un juguito, porque no tienen nada más"

Sería un sueño, dice Diana, quien tiene seis años de experiencia docente y se traslada seis horas desde su domicilio para realizar su labor educativa, "que mis niños pudieran ver una ciudad como esta; se maravillarían de todo lo que hay. Allá no tenemos señal ni de teléfono, menos

de Internet, pero si pudieran ver las calles, los edificios, quizá sería más fácil que comprendieran que con estudios pueden ir muy lejos".

Isabel, con 26 años de servicio como profesora unitaria de prescolar, en la comunidad de Llano Grande, municipio de Acatepec, afirma: "es muy duro, porque somos hablantes de una lengua madre y no tenemos libros ni materiales didácticos en nuestro idioma.

"En mi caso, como puedo voy dibujando cosas a los niños para alfabetizarlos en nuestra lengua y en español, y todo lo hago solita, porque nunca han querido man-

darme el apoyo de una compañera docente. Me toca atender los tres grados de prescolar, además de las actividades administrativas y directivas", entre ellas ayudar a los padres a registrar a sus hijos para que puedan ser inscritos en la escuela.

Muchos papás lo dejan pasar porque les cobran, afirma, y entre más grandes son los niños, pagan hasta 150 pesos por acta, además de caminar entre siete y ocho horas para llegar a la cabecera municipal.

Los bajos salarios es otro de los muchos desafíos. "Con casi 30 años de servicio, nunca he visto en mis manos 16 mil pesos juntos. Mi quincena es de 5 mil 800 pesos, pero de ahí alimento a mis cinco hijos y a mi madre".

Explica que su ingreso se divide para el pago de diversas necesidades, incluido el transporte de su domicilio a la comunidad donde trabaja. "Y como el pasaje es caro, regreso a casa cada 15 días; por eso debo llevar despensa, porque allá en las comunidades no hay nada. Además, tengo que rentar un cuartito; total que después de descontar todo eso, cuando mucho me quedan 500 pesos, ¿y cómo vives con eso?"

El profesor Gerardo Gómez, con 15 años de servicio, docente en la comunidad de Ayotzinapa, municipio de Tlapa, afirma: "durante toda mi labor como maestro nunca he tenido un ascenso horizontal, así que pese a la experiencia ganamos lo mismo que un profe de plaza inicial; e igual les pasa a los compañeros con 30 años de docencia".

Recordó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) "llegó a establecer un apoyo para los maestros que trabajamos en comunidades de extrema pobreza, así como para aquellos que laboran en zonas de vida cara, como Acapulco, pero todo eso se quitó, y ahora debemos sacar de nuestras quincenas para transporte, comida, alojamiento y el sostén de nuestras familias".

# Maestros mantienen cerco a instalaciones de Pemex en Chiapas; preparan más protestas

## **ELIO HENRÍQUEZ**

CORRESPONSAL SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS.

Los maestros de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), mantienen por tercer día consecutivo la toma del centro regional de distribución de Petróleos Mexicanos ubicada en las afueras de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, informó su dirigente estatal, Isael González Vázquez.

En entrevista, explicó que también continuará el paro de labores por tiempo indefinido y permanecerá el plantón en el parque central de la capital del estado y sus alrededores, luego de que el 15 de mayo dieron inicio a la protesta.

Reprochó que la principal demanda es la abrogación de la reforma educativa, porque hasta la fecha sigue vigente; señaló que en el caso de Chiapas, no se ha concretado la reinstalación de profesores cesados.

Tenemos un grupo de 13 y luego detectamos cuatro más; está en proceso, pero mientras no se encuentren en el centro de trabajo con una orden de comisión no

Exigen que el Presidente encabece diálogo podemos hablar de que ya fueron reinstalados.'

Señaló que exigen la instalación de la mesa Chiapas, que sea presidida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y asistan el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y las titulares de las secretarías de Gobernación y de Educación federal y estatal, Luisa María Alcalde Luján, Leticia Ramírez Amaya y Rosa Aidé Domínguez Ochoa, respectivamente.

Agregó que ante la falta de respuesta a las demandas del magisterio, la sección 7 está evaluando realizar en los próximos días otras acciones de protesta, adicionales a las que ya desarrolla. "Si se instala la mesa tripartita, las instancias del movimiento magisterial evaluarían qué hacer", afirmó.

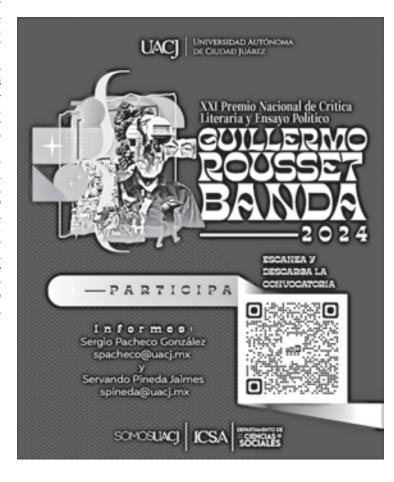



ES UN BUEN DÍA PARA LA JUSTICIA: BIDEN

# Extradita México a EU a El Nini, jefe de seguridad de los hijos de El Chapo

"Es un gran logro", dijo el embajador Ken Salazar y el fiscal general de aquel país agradeció la cooperación

#### ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ Y GUSTAVO CASTILLO

"Es un buen día para la justicia", sostuvo ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, luego de que el gobierno de México entregó a autoridades estadunidenses a Néstor Isidro Pérez Salas, *El Nini*, jefe de seguridad de Alfredo e Iván Guzmán, hijos de Joaquín *El Chapo* Guzmán Loera.

Biden y su gobierno confirmaron la extradición de *El Nini*, cuya entrega a la justicia estadunidense no fue dada a conocer de manera oficial por ninguna autoridad mexicana.

La entrega en extradición se realizó durante la madrugada en el Aeropuerto Internacional de Toluca, donde agentes estadunidenses se hicieron cargo de su custodia para trasladarlo a Nueva York, donde un juez lo requiere para que enfrente cargos de narcotráfico por fentanilo, lavado de dinero y posesión de armas de fuego.

Biden agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por la

extradición de Pérez Salas y dijo que éste tenía un rol "prominente" en el cártel de Sinaloa, al que calificó como "una de las empresas del narcotráfico más mortíferas en el mundo".

"Nuestros gobiernos continuarán trabajando juntos para atacar el fentanilo y la epidemia de drogas sintéticas que está matando a tantas personas en nuestros países y a nivel global", agregó Biden.

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, agradeció la cooperación de las autoridades mexicanas y sostuvo que *El Nini* era "uno de los principales sicarios o asesinos del cártel de Sinaloa y responsable del asesinato, tortura y secuestro de rivales y testigos que amenazaban la empresa criminal del narcotráfico", según un comunicado del Departamento de Justicia de ese país.

El embajador estadunidense Ken Salazar afirmó que la detención y extradición del jefe de seguridad de los hijos de Guzmán Loera, conocidos como *Los Chapitos*, es "un gran logro" que "evidencia una vez más las grandes cosas que nuestras naciones pueden lograr juntas", según un mensaje del diplomático en la plataforma X.

El Nini fue detenido en noviembre de 2023 por elementos de la Guardia Nacional en un operativo llevado a cabo en Culiacán, Sinaloa. Desde noviembre hasta ayer estuvo encarcelado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México.

La operación de la captura se llevó a cabo en el fraccionamiento Colinas de la Ribera donde tropas de fuerzas especiales se desplegaron en tierra con apoyo aéreo con dos helicópteros artillados.

Pérez Salas ha sido identificado por el gobierno federal como el jefe de sicarios que operó el llamado *Culiacanazo*, cuando en octubre de 2019 autoridades federales capturaron y posteriormente liberaron a Ovidio Guzmán, también hijo de *El Chapo* Guzmán, luego de que grupos de sicarios generaron actos de violencia y se enfrentaron con integrantes del Ejército en diversas zonas de la capital sinaloense.

# Detienen a sargento segundo retirado ligado a desaparición de los 43

Miguel Muñoz Pilo podría obtener un amparo para enfrentar su proceso en libertad

#### **GUSTAVO CASTILLO GARCÍA**

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo y puso a disposición del juzgado segundo de distrito en materia penal, con sede en Toluca, al sargento segundo retirado, Miguel Muñoz Pilo, para que enfrente un juicio por los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada, al ser uno de los 16 militares que están acusados de participar en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El detenido, quien estuvo adscrito al 27 Batallón de Infantería, ostentó el grado de sargento segundo peluquero y actualmente se encuentra interno en la prisión del Campo Militar 1-A de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que se localiza en Naucalpan, estado de México.

Muñoz Pilo está a disposición de la juez segundo de distrito de

procesos penales federales en el estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, luego de ser aprehendido por elementos de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, dependiente de la Fiscalía General de la República.

El militar en retiro forma parte de los hombres que integraron los Batallones 27 y 41, con base en Iguala, y que fueron acusados por la FGR de estar relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, y también de tener vínculos con integrantes del cártel *Guerreros Unidos*.

Tras su detención y una vez que se le dicte formal prisión -en caso de que no se le decrete auto de libertad- podría recurrir mediante un juicio de amparo a obtener beneficios similares a los que se les han concedido a sus compañeros, entre ellos el general retirado Rafael Hernández Nieto, los soldados Roberto de los Santos Eduviges, Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunas, Ramiro Manzanares Sanabria, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz, quienes ahora enfrentan sus dos procesos

# Exhortan a fabricantes de armas a evitar el desvío de sus productos

El comercio internacional es particularmente vulnerable a abusos de grupos criminales

# ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

Encabezada por México, la sexta Conferencia de Estados Parte de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas, Municiones, Explosivos, y Otros Materiales Relacionados (CIFTA) presentó esta semana un documento en el que se señala que se debe exhortar a la industria de las armas a establecer prácticas comerciales responsables que eviten el desvío y el tráfico ilícito de sus productos.

Según la Conferencia, "el comercio internacional de armas de fuego es particularmente vulnerable a abusos por elementos criminales

y que una política de "conozca a su cliente" para quienes producen, comercian, exportan o importan arsenales, municiones, explosivos y otros materiales relacionados es crucial para combatir este flagelo.

#### En riesgo, bienestar de los pueblos

Los países parte de la CIFTA destacaron "la urgencia de actuar decididamente contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego" debido a los efectos nocivos de estas actividades para "los derechos humanos, la seguridad de cada Estado y de la región en su conjunto, que ponen en riesgo el bienestar de los pueblos, su desarrollo social y económico, y su derecho a vivir en paz".

Señalaron su preocupación por la posibilidad de que las armas sean adquiridas y utilizadas por delincuentes, organizaciones criminales, mercenarios, terroristas, extremistas violentos o cualquier otra agrupación que fomenta el odio, el racismo o el supremacismo.

Agregaron que es urgente que "todos los estados, tomen las medidas necesarias para impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas", en especial aquellos que las producen, exportan e importan.

Destacaron que el comercio internacional de armas de fuego es particularmente vulnerable a abusos por elementos criminales.

La Conferencia también puso a consideración de los estados miembros unos lineamientos regionales para la prevención de la violencia de género cometida con armas de fuego en las Américas.

Ahí señalaron que en el caso particular de América Latina y del Caribe, aproximadamente 75 por ciento de los homicidios se cometen con armas de fuego.

Subrayaron que la violencia de género con el uso de armas de fuego es un problema global urgente y en crecimiento en donde anualmente se incrementa la disponibilidad de armas de fuego y las víctimas de éstas.

# **DERIVA INTELECTUAL** • JERGE



**DESDE MARZO, LISTO EL PROYECTO DE EXTINCIÓN** 

# Fideicomisos del PJ acumulan en un año más de 2 mil mdp

El saldo general es de más de 23 mil millones de pesos

#### **GUSTAVO CASTILLO GARCÍA**

Mientras que el máximo tribunal ya rechazó el primer proyecto de sentencia en favor de la extinción de los fideicomisos que opera el Poder Judicial de la Federación (PJF), los instrumentos financieros han acumulado por intereses e ingresos de marzo de 2023 a marzo pasado más de 2 mil 350 millones de pesos y según los registros el saldo general, hasta el cierre del trimestre de este año, asciende a 23 mil 276 millones 865 mil 207 pesos.

Desde marzo pasado la ponencia del ministro Javier Laynez Potisek concluyó el periodo en el que el Congreso y el Poder Ejecutivo pudieran presentar argumentos en contra o a favor de la extinción de fideicomisos, pero a pesar de ello no se ha distribuido el proyecto de sentencia entre los ministros ni presentado al pleno, informaron altos funcionarios de la Corte.

La información obtenida de funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), refiere que hace dos semanas, durante la sesión privada de los integrantes de la segunda sala, el ministro Laynez señaló que votaría en contra del proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama, que proponía no amparar a un ex magistrado en retiro y permitir que se extingan los fideicomisos.

En contra de la extinción de los fideicomisos hay mil 500 juicios de amparo interpuestos que esperan que la Corte emita un criterio para que se dicte sentencia definitiva en favor o en contra de la desaparición

de los instrumentos financieros.

Muchos de los juicios de amparo fueron presentados por jueces, magistrados y trabajadores sindicalizados del PJF, y en el caso que le tocó analizar a la ministra Batres Guadarrama, el recurso jurídico fue presentado por el magistrado en retiro Filiberto Javier Mijangos Navarro.

Lo que solicitaba el magistrado en retiro era que no se extingan los fideicomisos -pero su petición no abarcaba todos los instrumentos financieros-, sino únicamente los correspondientes a las pensiones complementarias y el plan de prestaciones médicas.

Al respecto, Batres explicó a sus compañeros ministros que ambos fideicomisos estaban protegidos por el artículo transitorio que ordena que los derechos adquiridos sean respetados y por lo tanto también los recursos que existen en los fideicomisos pensiones complementarias y el plan de prestaciones médicas.

No así los recursos depositados en los otros fideicomisos que no tienen que ver con prestaciones que hayan



Contra la desaparición hay mil 500 juicios de amparo interpuestos

obtenido a lo largo de su vida laboral los trabajadores, ministros, magistrados y jueces, ya que ese dinero debe ser transferido al Poder Ejecutivo.

El ministro Laynez, indicaron los entrevistados que conocieron de la discusión, dijo que él no veía caso en votar ese expediente que estuvo en análisis por parte de Batres Guadarrama, y menos aprobar la propuesta. Mencionó que él tiene un proyecto que resolverá en definitiva, mediante una acción de inconstitucionalidad, lo referente a la extinción de los 13 fideicomisos.

En ese contexto, las fuentes consultadas explicaron que el proyecto está listo desde marzo, pero no se ha puesto a disposición del pleno, y menos aún se ha considerado su inclusión en las listas de discusión. Por lo que la mayoría de los integrantes de la Suprema Corte esperarán a que pasen las elecciones del 2 de junio.

En tanto, en la SCJN los seis fideicomisos bajo su esfera tenían en marzo de 2023 un total de 6 mil 70 millones 79 mil 447 pesos, y al cierre del primer trimestre de este año, 6 mil 791 millones 461 mil 23 pesos; lo que se incrementó fueron 721 millones 381 mil 576 pesos.

Los seis fideicomisos que opera el CJF tenían en marzo de 2023, 14 mil 841 millones 273 mil 114 pesos, y para marzo de este año el saldo por intereses e ingresos fue de 16 mil 468 millones 116 mil 744 pesos.

Mientras que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tenía en sus dos fideicomisos 15 millones 521 mil 301 pesos, y para marzo de este año los fondos aumentaron a 17 millones 287 mil 440 pesos.

# Asiste SRE a periodista mexicano agredido por policías de Berlín

#### ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) otorgó asistencia y protección consular al periodista mexicano Ignacio Rosaslanda, luego de que fue agredido el viernes pasado por la policía de Berlín.

El comunicador fue sometido por la fuerza por agentes que desalojaron a manifestantes de la Universidad Humboldt, pese a que el connacional se identificó como reportero del diario Berliner Zeitung y mantuvo una actitud pacífica, de acuerdo con un comunicado de la Cancillería.

Rosaslanda, indicó la SRE, presenta contusiones menores que no ponen en riesgo su vida.

"El embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga Fernández, se reunió con el periodista en la embajada mexicana.

Durante el encuentro, Rosaslanda entregó el video que muestra la agresión y compartió que además de obstaculizar su trabajo periodístico y el uso innecesario de fuerza, el policía que hizo la detención tergiversó los hechos, conspiró con otros elementos para fabricar testimonios que respaldaran la versión falsa y negó al reportero la atención médica inmediata que pretendían brindarle", según el comunicado.

La embajada mexicana compartió al Ministerio Federal de Relaciones Exteriores alemán el video de la agresión y proporciona acompañamiento en la demanda que el diario y el periodista interpusieron por lesiones y abuso de autoridad.

La representación diplomática dará seguimiento al proceso legal para garantizar que se esclarezca la agresión y se apliquen las sanciones correspondientes.

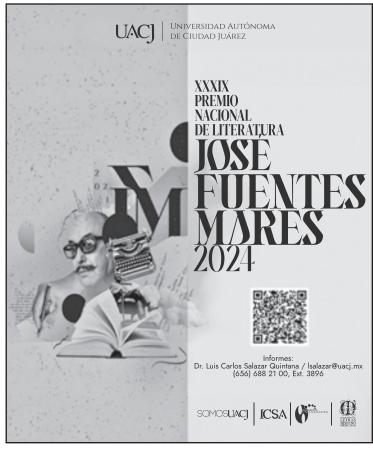





# **BAJO LA LUPA**

¿Captura de Rafah por Israel desencadenará una "guerra regional" que incluya a Egipto?

**ALFREDO JALIFE-RAHME** 

L RETIRADO GENERAL israelí Yitzhak Brik (https://bit. ly/4azJG0m) aseveró en el periódico Maariv que un conflicto entre Egipto e Israel, debido al sitio del ejército israelí a Rafah –en Gaza-sur, frontera con Egipto (https://bit.ly/3PmUGpY)-, se convertiría en un "drama" para el atribulado gobierno del premier Netanyahu, ya que Israel carece de una "solución" para enfrentar a Egipto.

**SEGÚN BRIK, EL** ejército egipcio es uno de los más poderosos del Medio Oriente con alrededor 4 mil tanques, de los cuales 2 mil son modernos; además, de poderosos navíos y aviones de combate: "cancelar la paz con los egipcios sería una catástrofe de seguridad para Israel en todos los sentidos" y, en caso de un conflicto, "Israel no tendría más remedio que rezar a Dios".

EL CONFLICTO SE puede desencadenar debido a la asfixia militar de la ciudad palestina de Rafah, donde se reporta que han sido obligados a una fuga nada graciosa alrededor de un millón de civiles (https://bit.ly/3R2Ua1k). En sincronía, el canciller egipcio Sameh Choukri informó que su país "se asociará a la denuncia que presentó Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)", según el portal Réseau Voltaire (número 87). Al unísono, Egipto solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU oponerse a la invasión militar israelí de Rafah.

SUCEDE QUE "ISRAEL violó los Acuerdos de Campo David (https://bit.ly/4bCRHmn) al penetrar con sus tanques la zona desmilitarizada denominada "Corredor Filadelfia": una "franja de tierra de 14 km de largo por 100 metros de ancho administrada desde 2005 por Egipto y la Autoridad Palestina" que hoy preside Mahmud Abbas. Réseau Voltaire asienta que "durante los nueve últimos años, Egipto ejerció en solitario el control del paso en Rafah, mientras el ejército de Israel ocupa el lado palestino del puesto fronterizo" y bloquea así la entrada de ayuda humanitaria.

BRIK VATICINA QUE se vislumbra en el horizonte "la guerra más horrible de Israel": los egipcios "van a enterrar a Israel, esto es una luz roja y una alarma de emergencia para todos los ciudadanos israelíes". El retirado general arguye que la invasión militar de Rafah "será el úl-

timo clavo en el ataúd de la capacidad de Israel para derrotar a Hamas" y se angustia, pese a su formación profesional bélica, pues se aproxima una guerra regional, más peligrosa y horrible que el actual conflicto en la Franja de Gaza. Inculpó a los "cinco líderes de Israel" –se refiere al "gabinete de guerra" del premier Netanyahu, el ministro de Defensa Yoav Gallant, el jefe del Estado Mayor Hertzi Halevi y los dos generales Benny Gantz y Gadi Eisenkot-de llevar a Israel a una "guerra regional (¡megasic!)".

BRIK ARREMETIÓ CONTRA los cinco miembros del "gabinete de guerra", quienes, después de haber capturado "80 por ciento de la franja de Gaza, excluyendo Rafah, retiraron al ejército israelí" y "Hamas tomó nuevamente el control de toda la zona": "Perder ante Hamas y perder Egipto, los capitanes de guerra están llevando a Israel al desastre (https://bit.ly/3Kg3cnB)".

SENTENCIA QUE "LA situación actual del ejército israelí es que no tiene el poder de colapsar a Hamas, incluso si la guerra se prolonga. Más aún: no puede mantener a Hezbolá alejado del otro lado del río Litani". ¡Todo lo contrario de la tóxica "guerra de propaganda" de Israel! Brik expone la "erosión (¡megasic!) de la que es presa el ejército israelí y que puede expandirse si continúan una guerra que ya ha perdido su propósito y no ha logrado sus objetivos".

**NUEVE DÍAS DESPUÉS** al vaticinio de Brik sobre la insubordinación, un encapuchado del ejército israelí en Gaza amenazó con un "golpe militar (¡megasic!)" en un video dirigido al premier Netanyahu - al puro estilo del cártel Jalisco Nueva Generación-, junto con 100 mil reservistas (¡megasic!) para impedir la entrega del gobierno de Gaza a cualquiera de las agrupaciones palestinas (https://bit.ly/3R1Hs2C). El video fue compartido por Yair, el polémico hijo de 32 años del premier Netanyahu, quien hoy vive cómodamente en Miami (https://bit.ly/4dWMtna).

http://alfredojalife.com https://www.facebook.com/AlfredoJalife https://vk.com/alfredojalifeoficial https://t.me/AJalife https://www.youtube.com/channel/ UClfxfOThZDPL\_cOLd7psDsw?view\_ as=subscriber https://vm.tiktok.com/ZM8KnkKQn/ https://twitter.com/AlfredoJalife Instagram: https://instagram.com/ alfredojalifer?utm\_source=qr (@alfredojalifer)

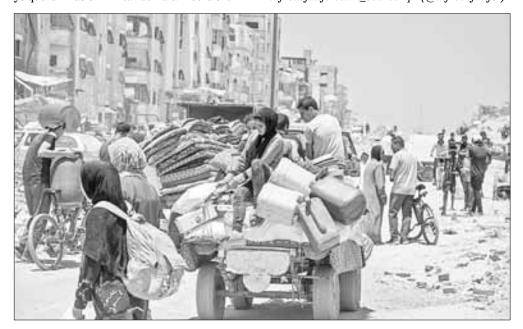

A Palestinos que huyen de Jabalia, en el norte de la franja, llegan a la ciudad de Gaza

empujados por las continuas incursiones del ejército israelí. Foto Xinhua

# Mal uso de visas de trabajo expone la vida de migrantes agrícolas: experta

**JARED LAURELES** 

Los trabajadores agrícolas temporales y con documentos, la mayoría en situación de marginación social, enfrentan constantes riesgos en los campos de Estados Unidos, y no es la primera vez que fallecen a causa de accidentes vehiculares. Tan sólo en 2020, de los 589 que murieron en el trabajo, prácticamente la mitad (271) perdieron la vida en incidentes relacionados con el transporte, señaló Rachel Micah-Jones, directora del Centro de los Derechos del Migrante (CDM).

En entrevista apuntó que los programas de visas de trabajo H2A (para trabajo en el campo), mediantes los cuales son contratados, son unilaterales y carecen de una supervisión adecuada; además, de que ese esquema depende de los empleadores estadunidenses e incentiva los abusos contra estas personas.

En el condado de Marion, Florida, y en Idaho Falls, dos accidentes recientes de transporte provocaron la muerte de 14 trabajadores agrícolas. En la primera tragedia fallecieron ocho mexicanos, a quienes incluso el empleador les había retenido sus pasaportes, mientras que en el segundo, perdieron la vida seis connacionales.

Micah-Jones anotó que mientras persista esta estructura, en la que las visas están controladas por las empresas, habrá "un desbalance de poder" y seguirán ocurriendo ese tipo de tragedias, lo cual resulta "preocupante".

"Hay un montón de abusos en los programas debido a que las visas están controladas por las empresas y éstas dictan las condiciones de reclutamiento. Los trabajadores no pueden salir fácilmente a buscar otro empleador, básicamente las empresas deciden quién viene y quién no", expuso.

De acuerdo con el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, los accidentes automovilísticos se encuentran entre las principales causas de lesiones de los empleados del campo. Entre 2017 y 2021, realizó 3 mil 750 investigaciones que derivaron en más de 30 millones de dólares en multas civiles a los empleadores por problemas de seguridad relacionados con el transporte de trabajadores hacia y desde sus lugares de trabajo.

Si bien las leyes federales de ese país exigen a los contratistas de mano de obra agrícola registrarse en esta autoridad y obtener autorización para alojar, transportar o conducir a los contratados, las investigaciones arrojaron que se detectaron violaciones, como no proporcionar vehículos seguros, transportar trabajadores sin autorización, no obtener la cobertura de seguro requerida y no garantizar que los conductores tengan una licencia válida.

A decir de la directora del CDM, los jornaleros agrícolas también enfrentan riesgos en sus lugares de trabajo como caídas, insolación, accidentes relacionados con la manipulación de maquinaria y enfermedades relacionadas con el uso de pesticidas.

La especialista reconoció las nuevas reglas que entrarán en vigor a partir del 28 de junio para reforzar el programa H2A, que prohíben a los empleadores confiscar documentos, mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el proceso de contratación de mano de obra extranjera, además de exigir cinturones de seguridad en la mayoría de los vehículos utilizados.

# Apoya red transfronteriza a más de 20 mil mujeres en EU para abortar en casa de forma segura

CAROLINA GÓMEZ MENA

En los últimos dos años, más de 20 mil mujeres que viven en Estados Unidos han sido acompañadas por la red transfronteriza de Las Libres para que puedan abortar con medicamentos en casa, informó Verónica Cruz Sánchez, fundadora de la agrupación, quien explicó que ello se debe a las prohibiciones existentes en diversos estados de ese país.

La activista detalló a La Jornada que Las Libres "decidimos conformar en enero de 2022 esta red transfronteriza para apoyar, en principio a mujeres de Texas, y ahora estamos trabajando en más de 25 estados que

tienen restricciones para el aborto". Debido a que se perfila que no habrá cambios en Estados Unidos, la perspectiva es que "esta red transfronteriza, seguirá funcionando creciendo". En cuanto a los medicamentos, precisó que los envían

por paquetería hasta el domicilio de las usuarias.

Aseveró que "todas las integrantes de las redes de acompañamiento, estamos debidamente entrenadas; tenemos mucha experiencia en cómo funcionan los medicamentos" y aclaró que la Organización Mundial de la Salud estableció "que es 100 por ciento seguro abortar con medicamentos, los cuales tienen una efectividad de 98 por ciento".



# ¿Misión imposible?

#### **ROLANDO CORDERA CAMPOS**

ace seis años, en 2018, los mexicanos cultivamos más de una ilusión. Expectantes, centenares de miles de mexicanos alentaban esperanzas en que, con el muy probable triunfo de Andrés Manuel López Obrador, candidato de una más que prolongada campaña, podría empezar a cobrar visos de realidad la posibilidad de transitar por una ruta más amplia y, por fin, aprestarnos a acometer la ardua tarea de la reconstrucción democrática del Estado nacional, reorientar nuestro desarrollo nacional y reconocernos como la sociedad diversa que somos.

A muchos nos atraía la propuesta de "primero los pobres", explícito reconocimiento de la necesidad de reorientar el crecimiento y empezar a saldar cuentas con nuestra perenne desigualdad.

La sucesión presidencial recargaba nuestro optimismo en un cambio alentador que nos permitiera el trazado de una agenda renovadora para la economía política, la educación y la cultura. Afrontar nuestras fallas y faltas en el Estado y en nuestras prácticas deliberativas. Desde luego, gestar nuevas formas de cooperación y comunicación colectivas, ejes indispensables de toda cohesión social.

Imaginábamos la construcción de un futuro habitable, con una economía en crecimiento que tuviera capacidad de ofrecer los empleos formales que cada año se requieren; con más inversiones en infraestructura y servicios; con los recursos públicos suficientes para que la sociedad toda tuviera educación y una atención digna y adecuada a la salud.

Poder trazar un nuevo perfil productivo definido por una industrialización y un desarrollo rural sustentable, regional y ambientalmente; un sistema energético poderoso y amigable con el medio ambiente y su conservación. Combatir la desesperanza y poner nuevas bases para que el país estuviera en pie.

A la vuelta de seis años, otra vez nos preparamos para ir a las urnas; no pienso exagerar que lo hacemos con menos optimismo y con más encono. Habrá que hacer pronto balances rigurosos, con la cabeza fría, sin descalificaciones ni gritos.

Repensar los temas fundamentales, los grandes asuntos del empleo, la salud, la educación; más allá del discurso facilón o de la propaganda oficiosa. Por qué, por ejemplo, no se reconoció la penuria fiscal que aqueja al Estado desde hace tiempo, con sus implicaciones sobre la calidad de vida de la población, en particular sobre los grupos más vulnerables.

Por encima del cúmulo de asignaturas pendientes con que tendremos que iniciar



Si aspiramos a que nuestra política sea democrática e incluyente, tenemos que exigir(nos) claridad en los objetivos y disposición al diálogo

un nuevo gobierno, cada día es más claro que carecemos del mínimo espíritu de cooperación y de la capacidad de todas las fuerzas sociales y de los actores políticos para formular una agenda común. Una agenda pública para el crecimiento y la equidad social; asegurar un piso mínimo de derechos económicos y sociales universales que pueda ir robusteciéndose.

Si aspiramos a que nuestra política sea democrática e incluyente, tenemos que exigir(nos) claridad en los objetivos y disposición al diálogo. Aprender a debatir y a vivir en comunidad. Para empezar, reconocer las oportunidades perdidas y recuperar la dignidad mínima del Estado para conducir el crecimiento de las fuerzas productivas y auspiciar una mejor distribución de sus frutos.

Al someter el Plan Nacional de Desarrollo al archivo del olvido, el actual gobierno renunció a estas misiones. Sometió ese crecimiento a la más descarnada dictadura del mercado y dejó la obligada redistribución social al amparo de unos programas de alivio cada vez más en riesgo de precarizarse por la carencia de recursos humanos y financieros mínimos.

No llegamos mínimamente preparados para acometer tareas como éstas. Resulta vital resucitar el respeto que nos debemos a nosotros y a los demás, y poner por delante la cooperación como máxima y honorable misión de la política. Veremos.

# Insoportable, inaceptable, indignante

#### **ANTONIO GERSHENSON**

igue la actuación atroz y vergonzosa del jefe de la banda criminal llamada ejército israelí. Netanyahu muy pronto se topará, así lo espera la población víctima del sionismo militarizado, con una verdad irrefutable: el gobierno israelí es genocida.

Quienes llegaron a Palestina invadieron un territorio ya habitado por una nación indígena ancestral. Tomaron como pretexto la supuesta necesidad de regresar a la tierra prometida y volvemos a preguntar: ¿prometida por quién o qué?

Para simplificar, porque la historia es larga y también contradictoria, señalamos que fue el movimiento sionista creado por Theodor Herzl el paso que parió el desastre social para el pueblo palestino (incluida la población judía que allí convivía sin problema alguno).

El atraco lo hicieron, consciente y decididamente, con el apoyo de aquellos que sostuvieron económica y políticamente la idea de Herzl. Recurrir a la historia del pueblo judío errante para, aquí sí, regalarse un país para erigirse posteriormente como una nación potente. Por supuesto, a costa de lo que fuera. Y desde entonces las matanzas y las invasiones no han cesado. Incluso, con el reclamo de aquellos países que han señalado la violación constante a los derechos humanos del pueblo palestino.

Desde la organización La Internacional Progresista, nos comparten los compañeros Bernie Sanders y Yanis Varoufakis, fundadores y activistas por la restauración de la justicia mundial, el siguiente análisis al que daremos espacio en las próximas semanas.

En su Informe 19, titulado "Aún no estamos ganando, pero ellos están perdiendo", nos queda claro que la fuente del conflicto ya ha tomado una magnitud totalmente inaceptable, injustificable y criminal.

No sólo por los daños directos a la población civil, sino por la mentira sobre la cual se está intentando justificar el ministro Netanyahu. El genocida quiere demostrar que el daño atroz no es otra cosa sino gajes del oficio, o un resultado colateral en la lucha por la defensa de su país. No tenemos duda alguna de que este episodio insoportable debe terminar con el alto el fuego ¡de inmediato!, así como la detención del ministro y sus seguidores. Son criminales de guerra que tienen que ir a juicio. Dejarlos libres sería un acto de impunidad inaceptable, como tantos otros que ha experimentado la humanidad.

Hasta el momento, la situación es como sigue. Las fuerzas israelíes han lanzado su asalto en Rafah contra 1.4 millones de refugiados civiles palestinos hambrientos, sedientos, enfermos o heridos. Los portavoces del régimen siguen afirmando que sus ataques son "selectivos", una grotesca mentira tras la masacre



El conflicto entre Israel y Palestina debe terminar con el alto el fuego ¡de inmediato!, así como la detención del ministro Netanyahu y sus seguidores. Son criminales de guerra que deben ir a juicio

indiscriminada de unos 40 mil hombres, mujeres, niños y niñas. Situación imposible de sostener.

La población de Rafah ya se enfrenta a una catástrofe de proporciones indescriptibles. Carecen de instalaciones, infraestructuras y los servicios más básicos. Muchos viven en tiendas de campaña. Los insectos y las enfermedades transmitidas por insectos proliferan. Se han agotado los alimentos, el agua, los medicamentos y el combustible. Estas graves carencias, que ponen en peligro la vida, son consecuencia directa del prolongado bloqueo israelí de Gaza, una política que adquirió proporciones genocidas desde el 8 de octubre.

¿Cómo damos sentido a esta matanza? ¿Cómo se explican las peticiones laxas y engañosas de los líderes y lideresas occidentales para moderarla? ¿Por qué hemos sido incapaces de detenerla?

Palestina es un punto de apoyo en el sistema internacional. No es sólo una zona central en la lucha regional por la soberanía y la autodeterminación: sin una Palestina libre, con aviones de guerra israelíes bombardeando rutinariamente a sus vecinos, no puede hablarse de establecer una base para el desarrollo o la integración regionales. Palestina es también el prisma a través del cual se enfocan casi todas las contradicciones globales.

Como escribió el investigador, politólogo y sociólogo Max Ajl, la resistencia palestina "pone de manifiesto el relieve del sistema mundial: la impotencia de Naciones Unidas; el desprecio imperialista por el derecho internacional; la complicidad de los estados neocoloniales árabes con el capitalismo occidental; el racismo fascista en el corazón del capitalismo moderno

europeo y estadunidense, mientras asesinos y mutiladores operan en las capitales occidentales; las estructuras neocoloniales del mundo árabe y del Tercer Mundo; y lo vacías que son la democracia liberal occidental y su constelación de instituciones de la sociedad civil".

La deshumanización y destrucción del pueblo palestino ha sido una característica repetida del sistema mundial desde la Nakba de 1948. Sólo en los últimos 20 años el pueblo palestino ha sufrido un flujo interminable de mortíferos asaltos militares israelíes, la mayoría de los cuales apenas irrumpen en la conciencia pública mundial: las operaciones Escudo Delantero, Días de Penitencia y Lluvias de Verano; la explosión de la playa de Gaza de 2006, el bombardeo de Beit Hanún de 2006, la operación Nubes de Otoño, el incidente de Beit Hanún de 2008, las operaciones Invierno Caliente y Plomo Fundido, el asalto a la Flotilla de la Libertad de Gaza, las operaciones *Eco que Retorna*, Pilar de Defensa y Margen Protector; el asesinato por disparos de francotiradores de 223 habitantes de la localidad y las heridas causadas a más de 9 mil cuando marchaban, casi totalmente sin portar armas, hacia la valla de la prisión de Gaza como parte de la Gran Marcha del Retorno, la operación Romper el Amanecer y ahora la operación Espadas de Hierro, esta última invasión de Gaza, acompañada de incursiones en Cisjordania.

Cada una de estas operaciones implica mares de tragedia humana que deberían ahogar nuestra humanidad común.

¿Cuándo y cómo van a resarcir al pueblo palestino? antonio.gershenson@gmail.com @AntonioGershens



# Soberanía sanitaria: un complejo médicoindustrial público

ALEJANDRO SVARCH\* **VERÓNICA SUÁREZ-RIENDA \*\*** 

lcanzar el acceso universal a los medicamentos en México significará poner punto final a un periodo que, durante más de dos décadas, ha marcado la pérdida de la soberanía del Estado y la mercantilización de un derecho fundamental: la salud. Pero, ¿cómo podemos lograrlo? Para encontrar la respuesta, primero debemos echar una mirada a un pasado que dejó al país expuesto y vulnerable. La reciente pandemia desnudó de manera dramática los problemas estructurales heredados en la nación.

A mediados de los años 70, la crisis del petróleo despedía el sexenio de López Portillo y daba la bienvenida a Miguel de la Madrid, quien implementó por primera vez políticas de desregulación, redujo el gasto público en salud y limitó el papel del Estado a ser un mero administrador. Este auge del poder económico sobre las políticas sociales se extendió durante cinco sexenios, desde Salinas de Gortari en 1988 hasta Enrique Peña Nieto en 2018.

Fue así que la salud dejó de ser un derecho garantizado por el Estado para convertirse en un bien de mercado, donde cada individuo debía invertir de su propio bolsillo para acceder a servicios

de salud. Como señala Celia Iriart, dos fuerzas moldearon los problemas existentes en las políticas públicas sanitarias y de regulación: por un lado, la hegemonía del capital financiero; por el otro, el denominado complejo médico-industrial del sector privado.

Esta situación dejó al país ante la necesidad de un enfoque "orientado en misiones" que coordina al sector público y privado para resolver eficazmente los principales problemas de acceso a medicamentos en nuestra región. Pensemos, por ejemplo, en usar la demanda sanitaria del sector público para estimular la innovación -social, organizativa y tecnológica- cuanto sea posible.

Surge así una alternativa distinta a las mencionadas por Iriart y ya implementada en naciones como Brasil: el complejo médico-industrial del sector público. Algunos investigadores señalan incluso la oportunidad que representa este complejo para superar las tensiones entre las lógicas económica y sanitaria, y para organizar a los estados en favor de estrategias nacionales que prioricen a las familias y comunidades. Esto, a su vez, puede ayudar a superar el "cuello de botella" que dificulta el acceso a los tratamientos.

Como afirma Mariana Mazzucato, es determinante que el Estado establezca las pautas para la colaboración públicoprivada, siempre en beneficio del interés común. Debemos concebir la salud como un bien social. Su argumento, con el cual estamos de acuerdo, hace hincapié en la importancia del propósito público como el eje fundamental para crear una sinergia equitativa. En esta sinergia, los actores del Sistema Nacional de Salud, el sector económico y el industrial deben relacionarse y colaborar con una misión compartida, priorizando la protección y atención a las verdaderas necesidades de salud de nuestra población. Sin esta base, no podemos imaginar un acceso universal real a medicamentos en México.

Apostar por un complejo médicoindustrial del sector público significará transformar al Estado de un mero administrador a un proveedor, regulador y responsable de los recursos destinados a la atención sanitaria. Esta es una solución que el México de hoy necesita para el México del mañana.

\* Comisionado Federal de la Cofepris \*\* Subdirectora de investigación de la Cofepris

# Brasil: lluvia, más lluvia, pura destrucción

#### **ERIC NEPOMUCENO**

s verdad que Lula da Silva tiene de qué preocuparse. Pese a los buenos resultados de la economía, su popularidad anda mucho más baja de lo que se podría esperar.

Su alianza con políticos derechistas, forzada por el Congreso -en especial la Cámara de Diputados- de más bajo nivel desde la redemocratización, hace ya casi 40 años, tiene un costo elevadísimo.

Pero en las últimas cuatro semanas nada de eso parece importar. Todas las atenciones de Lula y del país están concentradas en la tragedia vivida por el estado de Rio Grande do Sul, especialmente su capital, Porto Alegre. Pero hay también más de 40 municipios dura mente castigados.

Para este fin de semana se anunciaron nuevas lluvias fuertes, y cada día se conocen más cifras alarmantes.

Más allá de las muertes, que rondan unas 200, hay ciudades vecinas a Porto Alegre que están literalmente arrasadas. Los datos oficiales indican 64 mil desamparados y 580 mil forzados a abandonar sus domicilios. Las nuevas lluvias anunciadas podrán elevar ese

Los moradores de la capital que viven en edificios y casas en las partes más elevadas se libraron de las calles transformadas en ríos, pero no tienen luz ni agua. Hay barrios sin energía eléctrica desde hace más de 20 días.

De todo el país llegan donaciones, en especial frazadas y ropa para defenderse del frío inclemente, mientras claman por agua potable y comida.

De las calles de Porto Alegre fueron retiradas poco más de 7 mil toneladas de basura. Pero falta recoger otras 46 mil, lo equivalente a 39 días. Cálculos iniciales indican que fueron perdidos de manera irrecuperable unos 200 mil vehículos, principalmente automóviles.

Las compañías aseguradoras deberán sacar del bolsillo poco más de 300 mil

millones de dólares. Es la mayor operación de ese tipo en la historia del país.

Lula visitó el estado en cinco ocasiones y despachó a su ministro de Comunicaciones, Paulo Pimenta, que es de Rio Grande do Sul, para coordinar el sistema de atención y recuperación, que deberá costar unos 2 mil millones de dólares en una primera etapa.

El nombramiento despertó algunas críticas, pues se comenta que Pimenta tiene la intención de presentarse como candidato al gobierno del estado dentro de dos años.



Las compañías aseguradoras deberán sacar del bolsillo poco más de 300 mil millones de dólares

Hasta el jueves pasado al menos seis barrios de la capital estaban aislados y sin posibilidad de acceso de equipos de socorro. Y las nuevas y poderosas lluvias de los siguientes días inundaron sitios que no habían sido alcanzados antes.

La verdad es que las perspectivas no son nada esperanzadoras. Toda esa tragedia es el resultado del gobierno del ultraderechista Eduardo Leite, seguidor cercano del desequilibrado Jair Bolsonaro, que desde su primer mandato suspendió todas las medidas de protección ambiental, cediendo a las presiones de los poderosos dueños del agronegocio.

Más lluvias vendrán. Y más tragedia. Más destrucción. ¿Hasta cuándo?



Los actores del Sistema Nacional de Salud y el sector empresarial deben relacionarse y colaborar con una misión compartida, priorizando la protección y atención a las verdaderas necesidades de nuestra población



Esta tragedia es el resultado del gobierno del ultraderechista Eduardo Leite, cercano a Jair Bolsonaro, que desde su primer mandato suspendió todas las medidas de protección ambiental **ANALISTAS LLAMAN AL FENÓMENO "LA RECONQUISTA"** 

# Lideran empresas mexicanas la inversión de AL en España

En 2023 canalizaron a ese país europeo más de \$22 mil 500 millones

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL MADRID

La solidez del peso mexicano, ya conocido popularmente en los círculos financieros internacionales como "el superpeso", y la necesidad de expandirse en otros mercados, han permitido que las empresas mexicanas se hayan convertido de nuevo, por cuarto año consecutivo, en las que más inversión directa realizan en España de las procedentes de América Latina. Sólo en 2023, la inversión de corporaciones latinoamericanas en España superó 2 mil 835 millones de euros, de los cuales 44 por ciento procedía de empresas mexicanas, es decir, alrededor de mil 250 millones de euros (22 mil 500 millones de pesos).

Según un informe réalizado a lo largo del año pasado por el Consejo Empresarial Alianza para Iberoamérica (Ceapi), el flujo de la inversión procedente de América Latina en España va en aumento, básicamente por tres motivos: es

▼ En los últimos cuatro años, la divisa mexicana se convirtió en una moneda fuerte y de referencia en el mercado financiero internacional. En la imagen, paneles del Ibex 35, Palacio de la Bolsa en España. Foto Europa Press un mercado atractivo y fácil de penetrar por el idioma y las similitudes culturales, pero también porque supone una puerta de entrada a otros mercados, sobre todo el europeo, así como el asiático y el africano, por su situación geográfica estratégica.

La economista Isabel Álvarez, directora y autora del informe La inversión latinoamericana en España, explicó durante su presentación que "las empresas mexicanas con inversiones en España, al menos las que tienen más de 50 por ciento de su capital en México, son alrededor de 245 y ya superan, con creces, a otros países con grandes inversiones en España como China". El matiz del porcentaje de la propiedad de las corporaciones lo hace porque hay otras grandes empresas mexicanas o de otros países que tienen su centro operativo en Europa, en Luxemburgo o Reino Unido, y por eso resulta difícil detectar su procedencia.

A lo largo de la última década, las empresas latinoamericanas han invertido más de 20 mil millones de euros (360 mil millones de pesos) en España, de los cuales la mayor parte proceden de México, sobre todo en los últimos cuatro años, cuando la divisa mexicana se convirtió en una moneda fuerte y de referencia en el mercado financiero internacional y a los buenos resultados de esas empresas en México, lo que les permitió expandir su pegocio en otros destinos

más allá de Estados Unidos, que suele ser el primer desembarco habitual de las corporaciones. De hecho, según otro informe, en este caso del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), las empresas procedentes de México han acumulado hasta 33 mil 96 millones de euros (594 mil millones de pesos) en inversiones en España desde 1993, lo que equivale a 49.5 por ciento del total de capital proveniente de América Latina. Es lo que algunos analistas llaman, con sorna, "la reconquista".

En la muestra de empresas latinoamericanas con presencia en España que recoge el ICEX predominan las compañías grandes y medianas. Las de amplias plantillas son dominantes en el ámbito manufacturero o minero, mientras las de tamaño medio sobresalen en el sector servicios, especialmente en la educación y en el segmento administrativo. Las de pequeño tamaño, por su lado, se alinean en torno al comercio y a las actividades científicas, según el estudio. Visto por sectores, las firmas que se dedican a la distribución y al comercio son las más multitudinarias, con un total de 78 empresas; seguido por el ámbito de la manufactura y, en tercer lugar, el sector inmobiliario, que registra 48 entidades. Este último segmento experimentó un explosivo crecimiento en los últimos años. Si en 2022 se destinaban 128.5 millones de euros

este ámbito de la economía, para 2023 ese monto se triplicaba hasta 497 millones, especialmente en ciudades como Madrid.

Según el Ceapi, en los últimos años se está produciendo un "efecto llamada" entre las élites de América Latina, tanto por la buena acogida de los negocios en España como por el constante flujo de hijos de empresarios que acuden a formarse en el país.

# Aramburuzabala liquida sociedades

Mientras, la multimillonaria mexicana María Asunción Aramburuzabala, que fue una de las pioneras en invertir en el sector inmobiliario en España y en servicios de consultoría, decidió liquidar sus sociedades e irse del país. Al menos así consta tras la decisión de liquidación voluntaria de Parelia RE España SL y Luma RE España SL, que se dedicaban al asesoramiento y consultoría en general de toda clase de empresas, especialmente en los campos fiscal, contable, laboral y económico.

Las dos, que tenían su domicilio fiscal en Madrid, ya se dieron de baja en el Registro Mercantil. Así como su motor empresarial en el sector inmobiliario, Masneo Investments SL, desde la que adquirió importantes inmuebles en el lujoso barrio de Salamanca en Madrid, que después transformó y vendió en viviendas de lujo.



# Genera Texas más electricidad con energía solar que a partir de carbón

Por primera vez, el estado de Texas –rico en combustibles fósiles– generó más electricidad a partir de energía solar que mediante carbón. El logro es aún más significativo, ya que desplazó a California al segundo lugar, publicó el diario *Financial Times* (*FT*).

De acuerdo con el reporte, ese hecho, que calificó como "extraordinario", ocurrió el 14 de marzo pasado, cuando Texas alcanzó brevemente 19.1 gigavatios de generación de energía a partir de granjas solares. Esa cifra estableció un nuevo récord en todo Estados Unidos, según datos de Grid Status, que rastrea las cifras de generación de electricidad en todo Estados Unidos, publicó el *FT* en un texto difundido a través de su cuenta en X.

Esa cifra récord hizo que Texas desplazara al segundo lugar de producción de energía solar a California, estado caracterizado como bastión progresista que ha impuesto objetivos de energía limpia por más de 20 años y ha acumulado una ventaja dominante en esa materia a escala comercial. California, dice el reporte, "fue eclipsado por una potencia de combustibles fósiles liderada por los republicanos, gobernada por un obstructor en serie de la legislación sobre energía limpia" y lo cual, dijo, hace apenas cinco años habría sido impensable.

## El gran salto

La nota del *Financial Times* recuerda que en 2019 Texas tenía poco más de 2 gigavatios (GV) de plantas solares a gran escala frente a los 13 GV de California. Sin embargo, desde entonces Texas ha entrado en un auge solar. "Hasta este mes, ha desplegado 23.6 GV de energía solar a escala de servicios públicos frente a los 21.2 GV de California".

"Cuando el último lote de plantas solares esté listo, Texas habrá agregado más capacidad de energía solar per cápita en un solo año que cualquier entidad de Estados Unidos y cualquier país del mundo", de acuerdo con datos del asesor energético Ember, indicó la publicación.

"Casi de la noche a la mañana, un estado sinónimo de combustibles sucios se ha convertido en el gigante de la energía limpia de Estados Unidos", sostuvo el FT.

Señala que la mayoría de los texanos quieren aumentar la producción de combustibles fósiles v son más hostiles que el estadunidense promedio a la energía limpia, pero ceden ante los incentivos financieros. A pesar de representar sólo una pequeña porción de la población, los condados rurales recibirán más de 60 por ciento de las decenas de miles de millones de dólares que se espera fluyan provenientes de energías renovables y almacenamiento en los próximos años, indicó el reporte, que se puede leer completo en: https://on.ft.com/451gUoe.

De la Redacción

# Brasil avanza en eliminar efectivo

**JULIO GUTIÉRREZ** 

SAO PAULO

A las afueras de la estación del Metro Oscar Freire, en la avenida Reboucas, en Sao Paulo, Brasil, un músico pide dinero con guitarra en mano; al otro lado de la ciudad, un indigente con una venda en la cara solicita limosna entre los automóviles. Ninguno de ellos lleva dinero, pero tienen algo en común: piden que los donativos les sean depositados en su cuenta bancaria por medio de un código QR.

Es la digitalización de la economía en Brasil, que desde 2020 comenzó a utilizar un sistema llamado Pix para que todos los pagos sean de forma digital, ya sea por códigos QR, transferencias o con tarjetas. Usar efectivo, incluso entre los vendedores ambulantes de la avenida Paulista, parece anticuado, pues no hay ni uno solo que no cuente con una terminal para aceptar el pago de menor cuantía.

Se trata de un ejemplo a 7 mil 441 kilómetros de distancia entre la Ciudad de México y la capital financiera del país sudamericano, que vive día con día sin la preocupación de usar efectivo y marca el ejemplo de cómo una economía puede dejar atrás el uso del dinero físico, un esfuerzo que en México se realiza desde 2019 y que no ha tenido éxito.

Los pagos digitales se realizan de dos formas, por medio de una tarjeta de crédito o débito en una terminal, que la tienen desde el más lujoso restaurante que ostenta tener la cuarta pizza más deliciosa del mundo, hasta el vendedor de Junto al guitarrista, un código QR para realizar aportaciones. Foto Banco Central de Brasil

tamales o el de llaveros que está ubicado en la avenida Paulista (la más conocida de Sao Paulo).

El otro método es Pix, un sistema de pagos por medio del teléfono celular que fue anunciado por las autoridades a principios de 2020 –el año de la pandemia– y que entró en funcionamiento en noviembre de ese mismo año, impulsado por el Banco Central de Brasil y obligatorio para todas las instituciones, de ahí su éxito, según indicó João Manoel Pinho de Mello, ex director del banco central y conocido como el padre de Pix.

De acuerdo con David Vélez, director y fundador de Nu, la firma de origen brasileño que hoy en día cuenta con 92 millones de clientes, nacida de forma digital y que se especializa en otorgar préstamos y tener cuentas de ahorro, del total de los pagos que se hacen en el país, alrededor de 60 por ciento se hacen por medios digitales.

En un ejercicio realizado por este medio, se intentó hacer una compra en un supermercado de Sao Paulo, se buscó pagar con un billete de 100 reales una compra de 30 reales, al momento de entregar el billete el cajero pidió intentar con una tarjeta de crédito o débito o volver después, ya que no contaba con suficiente cambio para poder aceptar el dinero físico.

El vendedor de productos de maíz en la avenida Paulista, cuyos insumos no cuestan más de 15 reales, cuenta con una terminal para ejecutar pagos, al igual que



el vendedor de llaveros, pulseras y collares, cuyo costo no supera 10 reales. Asimismo, la vendedora de churros de la avenida Reboucas tiene desplegado un código QR para que los pagos se hagan por medio de Pix. Los vallet parking también cuentan con terminal, así como todos los puestos de periódicos.

En el caso del transporte público, los taxistas tienen una terminal punto de venta en sus unidades, y en el transporte privado, aparte del pago con tarjeta, aceptan Pix. Incluso, a los brasileños les resulta rara una persona que no haga un pago sin contacto e inserte su tarjeta en la TPV. El único lugar donde el pago es sólo en efectivo es en el Metro o el transporte público.

#### Lento avance de los intentos mexicanos

En México, las autoridades del sistema financiero buscaron hacer algo similar. En septiembre de 2019 lanzaron CoDi, el sistema para hacer pagos con un código OR que sólo ocupaba asociar una cuenta bancaria, con un límite de transacciones de 8 mil pesos diarios de forma gratuita.

Luego fue lanzado DiMo, una plataforma en la cual los usuarios solamente requieren dar de alta un número celular y asociarlo a una cuenta bancaria para hacer transferencias instantáneas. Ambos sistemas son gratuitos, pero su penetración aún es baja.

# Para tomar en cuenta

En la semana que se inicia se publicarán datos económicos relevantes, como tasa de desempleo, reporte trimestral de inflación e informe de finanzas públicas, entre otros.

## México

Lunes 27

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicará la encuesta nacional de ocupación y empleo (Enoe) correspondiente al primer trimestre del año.

Miércoles 29

El Banco de México (BdeM) publicará el informe trimestral sobre la inflación correspondiente al periodo enero-marzo.

Jueves 30

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dará a conocer el informe de finanzas públicas a abril.

El Inegi publicará la Enoe de abril. También reportará mediciones de la economía informal por entidad federativa que corresponde al cuarto trimestre de 2023.

Viernes 31

El BdeM difundirá el informe de agregados monetarios y actividad financiera de abril.

#### **Estados Unidos**

Martes 28

Se difundirá el índice de confianza del consumidor de Conference Board de mayo.

Jueves 30

Se darán a conocer cifras revisadas del producto interno bruto del primer trimestre del año, así como el informe sobre consumo personal del mismo periodo. También se reportará la balanza comercial de abril.

Viernes 31

Se difundirá el índice de inflación de consumo personal (PCE) de abril, el más seguido por la Reserva Federal para vigilar la inflación.

Fuentes: Inegi, BdeM, SHCP, Citibanamex y Monex

# Del pensamiento heterodoxo: la segunda

**JOSÉ ANTONIO ROJAS NIETO** 

as vertientes críticas al pensamiento económico ortodoxo serían –especialistas dixit– institucionalismo, economía social, marxismo crítico, postkeynesianismo. A veces, entre otras, se añaden economía feminista y economía ecológica.

Subrayémoslo una vez más: en nuestra UNAM –y toda universidad pública– debiéramos profundizar la heterodoxía. Sí, para fortalecer la formación teórica crítica de estudiantes, maestras y maestros. Y dar paso a visiones y propuestas alternativas al *mainstream*.

Más todavía frente a la bajeza de miras evidenciada en los debates presidenciales. ¡Qué pena!, ¡no lo merecemos! Menos frente a la tarea de luchar contra la desigualdad; y combatir la catástrofe climática. Resultados incuestionables de políticas públicas sustentadas en la ortodoxia dominante, la que sólo superaremos con políticas heterodoxas, siempre sustentadas en

un conocimiento cuidadoso y crítico de la ortodoxia.

No puede ser de otra manera. Lo asegura, por ejemplo, John K, Galbraith, de quien millones de estudiantes han aprendido de memoria que la utilidad de un bien o servicio disminuye –en igualdad de condiciones– a medida que aumenta su disponibilidad. Y que en virtud de ello es la utilidad del último y menos deseado bien o servicio, la utilidad de la unidad marginal, la que fija el valor de todo.

Terrible visión. La misma que se trasladó a la oferta, enfrentándose con la determinación del valor con base en los costos, para establecer que dicho valor se determina por el mayor costo del último bien producido que es demandado.

Esa extensión "libre" –diría yo- de la concepción ricardiana de la renta marginal se ha popularizado para favorecer el rentismo, la especulación, la financiarización sin límites. En general el mundo de los parásitos.

Por eso –aseguran muchos autores críticos- la urgencia de una heterodoxia que rechace las visiones simplistas dominantes.

¿Qué hace, entonces, la heterodoxia? Impulsa un análisis integral. Considera instituciones, filosofía social, acuerdos sociales, relaciones de poder. Y le preocupa centralmente la desigualdad, y la necesidad de superarla con pleno empleo y estabilidad de precios. Y de rescatar las capacidades gubernamentales, entre ellas la exclusiva de emitir moneda para apoyar esa lucha contra la desigualdad.

Capacidades que trascienden el mero equilibrio presupuestal y el temor al déficit, al endeudamiento y a la emisión de moneda. Y es que –por paradójico que parezca– hay emisión y endeudamiento virtuosos, que sustenta proyectos de alta rentabilidad económica, financiera y social. Características siempre sujetas al escrutinio y la evaluación sociales.

Entre otras visiones, conviene profundizar la teoría moderna del dinero (MMT, por sus siglas en inglés). Con dos principios fundamentales explicados por autores postkeynesianos como Jan Kregel y Randall Wray.

Primero, frente a un ingreso gubernamental bajo se debe gastar más respecto a los impuestos, sin importar el déficit. Debe ejercerse la soberanía monetaria. El desempleo es indicador de ingreso bajo e impuestos altos. El gasto debe apoyar el empleo. Segundo, frente a una tasa de interés muy alta, el gobierno debe canalizar dinero a la banca -bajo la forma de reservas bancarias-para hacerla disminuir.

En este marco, la sustentabilidad consiste, por un lado, en reconocer límites, posibilidades y potencialidades de la ampliación del gasto (capacidad ociosa disponible o nueva capacidad creada en función de la demanda estimada). Y por otro, en identificar el potencial de transferencia de reservas a la banca v su efecto en el movimiento descendente de la tasa de interés, a su vez dependiente del volumen de formación de capital esperado y deseado. Y siempre en función del pleno empleo y la estabilidad de precios buscados.

Ampliaremos esto. De veras.

antoniorn@economia.unam.mx

# **LaJornada** Domingo 26 de mayo de 2024

# DERMEDIO

DEPORTES CIENCIAS CULTURA ESPECTÁCULOS



**EN LA CEREMONIA** de clausura de la edición 77 del Festival Internacional de Cine de Cannes, el creador de la saga de *La guerra de las galaxias*, George Lucas, recibió este sábado la Palma de Oro honorífica de las manos de su amigo el realizador Francis Ford

Coppola. La leyenda de Hollywood, de 80 años, fue recibido con una larga ovación en el Gran Teatro Lumière. Foto Afp

ESPECTÁCULOS / P 6a

# CULTURA



# Exponen en escena el ecocidio que llevó al ajolote a estar en riesgo de extinción

La obra *Ayólotl, corazón de agua* surgió en 2019 de un proyecto realizado entre el IPN, la cooperativa Chinampayolo y la SC de la CDMX // Se monta en el Teatro del Pueblo

#### ÁNGEL VARGAS

El ajolote mexicano (Ambystoma mexicanum) es una criatura fuera de lo común. En términos culturales, se le asoció en la época prehispánica con Xólolt, dios del fuego y el rayo, quien, según el mito, para evitar ser sacrificado, tomó la forma de ese extraordinario anfibio y se arrojó al agua, donde fue hallado y se le dio muerte.

Para la ciencia de nuestro tiempo, no deja de ser una especie impresionante y motivo de estudio por la capacidad que tiene de regenerar sus miembros perdidos e, incluso, parte del cerebro y el corazón, así como por mantenerse "joven" toda su vida, que en cautiverio puede rebasar 20 años.

Denominado "monstruo de agua" por los antiguos mexicas, entre los cuales era muy apreciado por su carne y su uso como remedio medicinal, ahora es el protagonista de la obra *Ayólotl, corazón de agua,* que se presenta los sábados y domingos de mayo a las 13 horas en el Teatro del Pueblo (República de Venezuela 72, Centro Histórico).

Este montaje de Astillero Teatro –compañía especializada desde hace casi 25 años en títeres para jóvenes audiencias– plantea una reflexión desde las artes escénicas, y a partir de la ciencia, sobre el peligro crítico de extinción en el que se encuentra esa especie endémica de los lagos del Valle de México que sobrevive en el lago de Xochimilco.

# Propuesta interdisciplinaria

Escrita y dirigida por Oswaldo Valdovinos, se trata de una propuesta orientada al público infantil, cuyo objetivo es fomentar conciencia sobre la importancia del patrimonio biocultural y su cuidado, así como de la conservación y uso sustentable de la biodiversidad de la zona chinampera de Xochimilco.

Su origen se remonta a 2019 como parte del proyecto Vocaciones Científicas, realizado con la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Admi-

66

La puesta es de Astillero Teatro, compañía especializada en público infantil nistrativas (UPIICSA) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la colaboración de la Cooperativa Cultural Chinampayolo y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

"El IPN nos pidió abordar varios temas dirigidos a las infancias, como la urbanización, el uso excesivo de pesticidas, la preservación del medio ambiente y el turismo nocivo. En vez de presentar esas problemáticas de manera aislada, decidimos que se vieran reflejadas o tuvieran una repercusión en una de las especies endémicas de esta ciudad", explica Valdovinos.

"Optamos por los ajolotes porque, si bien hay muchas otras especies que igualmente se ven afectadas por esos problemas, nos pareció que eran los más reconocibles por los niños"

La obra tiene como punto de par-

tida la técnica de teatro documental, a partir de la cual se emprendieron una investigación bibliográfica y entrevistas con expertos, además de recopilar testimonios entre los integrantes de la cooperativa Chinampayolo acerca de lo principales problemas que enfrenta la zona chinampera de la capital mexicana.

"En vez de presentar datos duros y estadísticas, tradujimos la información a un lenguaje accesible para los niños. Evitamos el tono didáctico, acerca de plantear si está bien lo que sucede", refirió el creador escénico.

"Nuestros montajes cuidan ese aspecto. Más bien, es una obra expositiva, porque en Astillero Teatro confiamos y apelamos a la inteligencia de los niños, pero también a su sensibilidad, para que ellos sean los que saquen sus conclusiones

de acuerdo con la experiencia que tengan según su edad."

Mediante el empleo de títeres de mesa con manipulación directa y títeres-objeto, la historia de *Ayólotl, corazón de agua* tiene como eje a los ajolotes y el peligro de extinción en el que se encuentran por el daño a su entorno a causa de la intervención humana.

#### Un asomo de esperanza

La especie, señala el director, es importante no sólo para la biodiversidad del lugar, al ser un indicador del equilibrio natural de la zona chinampera, sino también en el ámbito cultural, porque la cosmovisión de los pobladores prehispánicos afirma que "cuando los ajolotes desaparezcan, el ser humano también lo hará".

En el montaje, lo que alguna vez fueron aguas limpias, hoy se trastocan por la llegada de máquinasmonstruos que derriban todo a su paso, por casas-bestias que pisotean el entorno y vomitan basura y aguas negras, por trajineras alcohólicas que ensucian los canales y por un monstruo-fumigador que amenaza con exterminar todo ser vivo.

A pesar del panorama sombrío, ésta no es una puesta amarillista ni alarmista, al conllevar esperanza mediante la mirada inocente de una niña, Xóchitl, quien plantea opciones para contrarrestar los actos destructivos del ser humano.

actos destructivos del ser humano. El precio del boleto en taquilla es de 138 pesos; en Ticketmaster están al dos por uno. Al llegar a taquilla con la frase: "cuando los ajolotes se extingan, nosotros también", el costo será de 38 pesos.



▲ Mediante el empleo de varios tipos de títeres, la historia tiene como eje a los ajolotes y el peligro de extinción en el que se encuentran por el daño a su entorno a causa de la actividad humana. En el montaje, lo

que alguna vez fueron aguas limpias, hoy están contaminadas por la llegada de máquinas-monstruos que derriban todo a su paso. Foto cortesía de la producción



# Flor Garduño en el Palacio de Bellas Artes

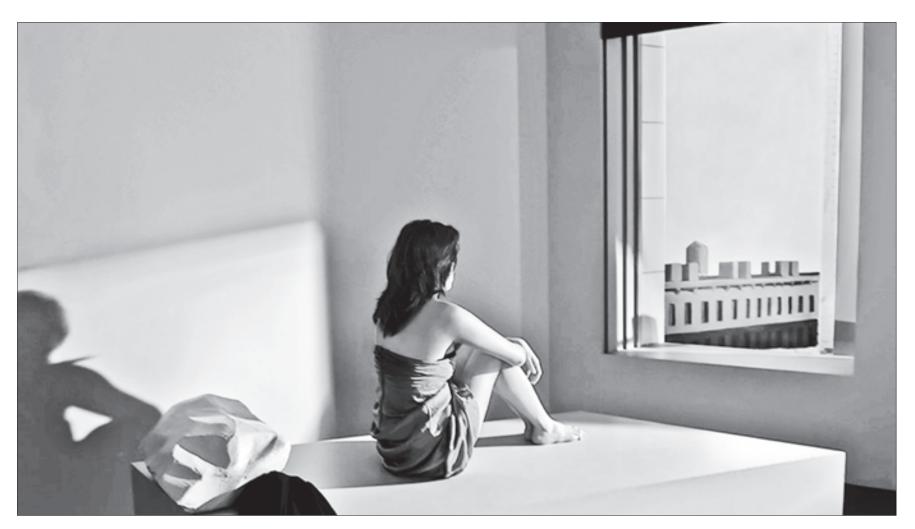

## **ELENA PONIATOWSKA**

iscípula de Mariana Yampolsky, Flor Garduño expone sus fotografías ahora mismo en el magno Palacio de Bellas Artes, honor que no se concede a cualquiera.

"Son 45 años de trabajos nuevos y no publicados -me informa orgullosa y risueña-. Los años recientes revisé mis archivos y me sorprendió cada proyecto que hice, siempre coronado por un libro muy bien razonado. Muchas veces hay fotos muy importantes que tengo que sacrificar por el tamaño del libro. Ahora les he dado chance de aparecer en una gran exposición en Bellas Artes, en el piso de los murales, y de publicarlas en el libro Senderos de vida, de Ediciones Tecolote, que dirige Cristina Urrutia.'

En el bellísimo volumen de más de 150 fotografías en blanco y negro participan con extensos ensayos mi querido José Maria Espinasa; la escritora chicana Sandra Cisneros, quien decidió asentarse en San Miguel de Allende; la directora de Bellas Artes, Lucina Jiménez, con quien pasé toda una noche velando a Mariana Yampolsky; Emma Cecilia García Krinsky, y admiradores de la obra de Garduño en varias partes del mundo.

–Son fotos que tomé desde que estudiaba con Katy Horna. En este libro aparecen las dos primeras fotos que hice en mi

vida a las que titulé: *La primera* y *La segunda*. Tomé lecciones con Katy Horna en la Academia de San Carlos, y nunca publiqué esas fotos. También exhibo las que he tomado en todo el mundo, en Estados Unidos y en varias zonas indígenas de México: Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Yucatán, Veracruz...

-Prácticamente, todo México... -Las tomé cuando trabajé en la Secretaría de Educación Pública, de 1981 a 1985. Fueron para los libros de Educación Indígena, que dirigía Salomón Nahmad. Hice lo mismo en la Secretaría de Publicaciones con Javier Barros Sierra y Margo Glantz, y finalmente con mi jefa inmediata, Mariana Yampolsky.

-¡Qué suerte la tuya de estar con Mariana!

-Ese trabajo fue fantástico, porque viajé por todas las zonas indígenas habidas y por haber. También retraté todos Los Altos de América Latina, de Guatemala y de Ecuador.

–Pero, ¿cómo se llaman las montañas?

–Me entregué a los altos de pueblos indígenas: Chimborazo, Tábalo, la antigua Miyuni. Fotografié también Ecuador, Bolivia, Guatemala; un poquitito Perú, porque en esa época regían los paramilitares de Sendero Luminoso; muy peligroso. Fotografié en un momento político muy delicado, pero no me dio miedo, porque sé sonreír. Ya después he trabajado en Egipto, en India.

"Digo 'trabajar' por decir algo, pero en realidad te hablo de mi pasión, que es la fotografía. Me dediqué a ella. Afortunadamente, he podido vivir muy bien y he podido pagar mis viajes y, al ir y venir, he ido alimentando mi pasión. No le llamemos 'trabajo'; ser fotógrafa ha sido mi oficio, como decía Álvarez Bravo.

"Aparte de las zonas indígenas en América Latina, fui a Europa. En Francia y en Polonia trabajé mucho; en Polonia me encantaron las zonas rurales. También trabajé en El Cairo, en la ciudad y en el campo. Siempre me he desplazado a pequeñas comunidades como las del norte de India, pero nunca voy adonde van los turistas, sino que encuentro cosas maravillosas por mi misma. Voy adonde todavía hay rituales, costumbres, y lo hago desde hace 45 años.

"En mi estudio, he trabajado con desnudos y 'naturalezas silenciosas', como llamaba mi maestra Katy Horna a las naturalezas muertas, cosa que me gustó mucho. Claro que también he 'provocado' fotografías, pero me considero espontánea y me doy permiso de hacer lo que quiero. Para mí, fotografiar es divertido, placentero, emocionante."

¿Una razón de vida?

–Sí, la vida tiene momentos muy difíciles y la fotografía me ha mantenido y me ha permitido salir adelante siempre y no estar nunca en la cama, deprimida. Mis hijos, Azul y Olin, me han dado un *input* para salir adelante en las malas.

–¿Mariana Yampolsky fue tu maestra?

-Nunca fui su alumna. Tenemos una manera de fotografiar muy, muy diferente. Mi maestra fue Katy Horna, una de las personas con ética y honestidad inquebrantables, un ser humano excepcional. Me ayudó mucho, nos quisimos mucho. Más que mi maestra, fue mi amiga querida, y siempre tuvimos dos maneras muy diferentes de trabajar, dos conceptos muy distintos. Su forma de retratar era distinta a la mía.

"Mariana tomó muchas fotos de lejos. Te doy un ejemplo: si hay un papel en el suelo que me molesta, lo levanto, y Mariana tomaba todo tal cual. En cambio, si yo tengo la posibilidad de quitar un estorbo, lo quito. Me permito cosas que Mariana no. Yo intervine siempre: 'Oiga, por favor, ¿podría tomarle un retrato?' 'Sí'. 'Ay, no sea malo, ¿se podría sentar?', mientras Mariana nunca pedía nada, tenía más reserva, un sentido más delicado para no molestar a la gente. Yo si pedía lo que deseaba. Eso no quiere decir que yo faltaba el respeto, pero sí que indicaba: 'Voltéese un poco hacia mí'.

"Mariana y yo pasamos horas juntas tomando fotos y nunca hubo problemas, porque ella retrataba unas cosas y yo otras, lo cual es raro debido a que éramos dos fotógrafas en acción, pero teníamos puntos de vista muy diferentes. Sin embargo, nunca tuvimos un choque. Mariana fue una amiga sensacional a la que le tuve mucho respeto. También fuimos socias de trabajo; hicimos una pequeña editorial que lla-

Amanecer d' après Hopper, Italia, 2009, que forma parte de la muestra en Bellas Artes. Foto cortesía del recinto

mamos Eureka, y editamos un libro sobre las casas de Hidalgo. Yo hice un bestiario. Mi ex marido, Adriano, nos ayudó a vender calendarios del barroco. Editamos o reditamos los libros de Mariana con Kipi Turok."

–Sí, lo conozco, vive en Coyoacán.

-Vendimos varias cosas, Mariana y yo, y entre ella y Adriano rescatamos varios libros ya editados de Mariana. Es muy caro publicar un libro de fotografías. Entonces, le dimos nuevamente vida a su gran obra. Todo esto te lo cuento para asegurarte que fuimos tan amigas que teníamos este negocio juntas. También compramos juntas un terreno en Tepoztlán, el que te regaló, y después vendió tu hijo Felipe. Otro amigo, Carlos Guayu, también vendió el suyo; el mío, ahí lo tengo para mis hijos. Mariana y yo nos hicimos muy amigas y aprendimos mucho la una de la otra. A ella le daría una gran alegría esta exposición de 45 años de trabajo en Bellas Artes. Estoy segura de que a Mariana le encantaría la crítica de Cecilia García Kinski. José María Espinasa escribió el capítulo de los desnudos. Nunca me faltó dinero, y cuando no tenía dinero para un viaje, por ejemplo, para viajar por América Latina, vendí mis joyas, que yo misma hago, porque mi mamá era joyera y me enseñó.



# **NO SÓLO DE PAN...**

Otra vez, de la milpa prehispánica

YURIRIA ITURRIAGA

**NOMO LOS AMABLES** lectores han constatado, este tema no ha sido abandonado en las más de 300 columnas publicadas, y mucho menos en la página https// www.cruzadaporlamilpa.mx, que ya está en línea con administradora permanente para publicar comentarios, debatir y hacer sugerencias sobre el objetivo; es decir, incitar a las autoridades gubernamentales a escucharnos con disposición a integrar esta propuesta, derivada de años de estudios profundos y, por ende, fáciles de comprender y ejecutar.

AHORA, ESTIMABLES

LECTORES, ustedes pueden (y deben) intervenir, con sus conocimientos y experiencias, en la "plataforma" de la página web, sin pudores por más atrevidas que sean sus intervenciones. Se acabó la predicación en el desierto, es hora de tomar las banderas, los principios científicos y las tradiciones que por algo mantuvieron crecientes poblaciones saludables a lo largo de milenios en Mesoamérica (y en el Oriente Extremo y en el cinturón Ecuatorial del planeta) con sus respectivos métodos de policultivos.

AFIRMO QUE ES nuestra obligación luchar por esta causa, entre otras que surjan para colaborar desde nuestros lugares por pequeños y humildes que se nos aparezcan, con una convicción que no proviene de discursos, sino de hechos reales, constatables en la historia y verificables en nuestra experiencia personal. Luchar por la readopción de las milpas en la República Mexicana, con perspectivas y recursos actuales e históricos, que no desaparecieron por sí solos o por caducidad, sino que fueron extinguidos paulatinamente por la imposición de los monocultivos y su discurso aparentemente científico, pero en realidad ideológico, dentro del razonamiento de la utilidad monetaria e ignorando la necesidad humana.

#### **EL PRESIDENTE SALIEN-**

**TE** tuvo que reconstruir una sociedad degradada humana y emocionalmente, pero aún falta, aunque lo central es que ya podemos confiar en que una nueva política de concesión de tierras comunales (contra las privadas) y estímulos necesarios para recuperar la fertilidad sana de los suelos, con seguridad para el trabajo y respeto para las organizaciones laborales, familiares y comunitarias, regresaría a nuestras tierras la población que nos falta y sufre emocio-

nalmente por una migración indeseada y obligada durante los regímenes políticos que precedieron al presente. Pero es una labor de muchos; por ello, invito a contactarnos en la página de la *cruzada por la* milpa que justamente se hizo con la intención de enriquecer los planteamientos con sus colaboraciones propositivas e inteligentes. Afinar, con proyectos realizables en lo inmediato, siempre apoyados en las personas que conocen la práctica de las milpas, quienes imaginamos, pero no tenemos la experiencia y nos domina aún el coloniaje mental -como diría el gran maestro Enrique Dussel-para apoyar las reformas legales y modos de participar en los proyectos nacionales con esquemas que puedan aplicarse en la realidad de nuestro país. Sobrevalorada la cultura del desarrollo tecnológico, la concentración de la propiedad y del capital sólo ha resultado en el empobrecimiento de la inmensa mayoría de las poblaciones, cuyo último deseo es migrar a inexistentes "tierras prometidas", con una consecuente pérdida de biodiversidad en sus tierras de origen debido al deterioro de los suelos, del agua y el clima.

SE TRATA DE una cruzada nacional que no sólo concierne a los trabajadores del campo sobrevivientes en México y dependientes de remesas de quienes debieron sacrificar sus lazos sociales para enviar dinero a sus familiares más débiles, y todavía más debilitados porque con el dinero recibido compran los comestibles (que no alimentos) producidos por las industrias extranjeras en nuestro suelo.

**NUESTRO PRESIDENTE** LÓPEZ Obrador, pese a su infatigable lucha por sacar al país de su pobreza y violencia, no pudo ya romper el círculo vicioso que encierra el artículo 4 constitucional, cuando se le quita sentido a la frase sobre la alimentación suficiente, sana, de buena calidad y de acuerdo *a la propia cultura*, dejándole sólo la suficiencia, porque el Presidente no se atrevió o no pudo propiciar el regreso de los policultivos aunados a su premisa esencial, que es la comunidad usufructuaria a título de poseedores de la tierra, que son a la vez trabajadores, consumidores y mercaderes de la sobreproducción campesina y artesanal que deriva de los alimentos. Estamos seguras de que la próxima Presidencia será sensible a nuestra propuesta, de ustedes y especialistas de larga data, contemos los unos con las otras y todos con todos.

yuriria.iturriaga@gmail.com

# Ante protestas, la SC federal instó al Museo Tamayo a no repetir *performance* en el que usó perros

**DE LA REDACCIÓN** 

Luego de que decenas personas protestaran este sábado en redes sociales contra el uso de perritos en el performance inaugural de la exposición *Casts*, de la artista danesa Nina Beier, la Secretaría de Cultura federal (SC) emitió un comunicado en el que solicitó al Museo Tamayo "no repetir" esa intervención artística.

"En la SC respetamos los criterios de programación del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y sus museos en favor de la libertad creativa. Sin embargo, nunca estaremos de acuerdo en vulnerar los derechos de 'seres sintientes'. Solicitamos al Museo Tamayo no repetir el performance aludido", señaló la dependencia en su cuenta de X.

Por su parte, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México in-

formó que iniciará la investigación correspondiente "por el empleo de animales en dicha muestra", inaugurada el pasado jueves, y en el que se incluye el *performance Tragedy* 

#### El Inbal "respeta toda forma de vida"

Por separado, el Museo Tamayo envió a esta Redacción una nota informativa en la que explica que el Inbal "respeta toda forma de vida animal y vegetal, como condición fundamental para que la humanidad viva en armonía con el planeta. De ninguna manera apoyamos el maltrato animal.

"Este recinto museístico es el único museo de la capital mexicana que tiene una relación de igualdad con su comunidad perruna. En los alrededores del Tamayo existe una gran actividad relacionada con todas las formas de vínculo entre los perros y los humanos.

"Es por ello que el Tamayo ha creado diferentes formas de participación de los perros de su comunidad dentro de las salas y una vez al año se dedican temporadas para ellos. Entran a las salas acompañados por sus cuidadores, pero los protagonistas son los perros.

"Casts llama la atención sobre nuestra relación con el mundo natural y aborda las formas en que tratamos de dominarlo, no como una celebración de ese intento, sino con la intención de hacerlo visible.

En la nota firmada por Magali Arriola, directora del Museo Tamayo, y la artista danesa Nina Beier, se asegura que se realizó una convocatoria con el fin de que las mascotas participaran en un solo performance durante 10 minutos, "ya que forman parte de esa comunidad.

"En el Museo Tamayo, los perros son parte de la comunidad de visitantes y participantes, y se les trata con dignidad y respeto."

# El vuelo de Brancusi

**VILMA FUENTES** 

l Museo de Arte Moderno de París, conocido como Centro Pompidou, presenta una reveladora exposición de la obra del escultor Constantin Brancusi. Se trata, en efecto, de una muestra de la revelación, buscada por este escultor de origen rumano, de la esencia de los seres y las cosas: el alma.

En cada una de sus obras, Brancusi despoja de su apariencia superficial el objeto que esculpe, a fin de que su fondo esencial, su ser real, se manifieste. Las formas se purifican, lo sobrante desaparece, caen las envolturas y, de este despojamiento brota el ser profundo, la expresión luminosa del sentido que lo anima a emprender el vuelo. "He buscado durante toda mi vida la esencia del vuelo", nos dice este artista. De este anhelo de atrapar el vuelo del pájaro nace la serie que inicia con la Maïastra (pájaro estilizado), serie de 27 obras que le tomó 22 años de su vida: "Quise que la Maïastra alce la cabeza sin expresar, por este movimiento, arrogancia, orgullo o desafío. Ese fue el problema más difícil y, luego de un gran esfuerzo, logré integrar en este movimiento el apogeo del vuelo".

Calificado de artista abstracto por la crítica, así como de surrealista, Brancusi rechaza ambas clasificaciones y se afirma hiperrealista: "Son unos imbéciles quienes dicen que mi trabajo es abstracto... lo que califican de abstracto es lo más realista, es lo que es real; no es la forma exterior, sino la idea, la esencia de las cosas", responde Brancusi a la crítica. A semejanza de Rodin, en cuyo atelier pasa un breve periodo, desea expresar lo propio al hombre: no una infinidad cuantitativa (la grandilocuencia), sino una infinidad cualitativa, su alma, más allá de cualquier medida. Esta ambición no significa el abandono de la materia, al contrario, es el uso apropiado de su naturaleza al servicio de una realidad más fundamental que toca lo inmaterial. El genio de Brancusi es hacer coincidir el fondo y la

forma, traer a la superficie el alma de las cosas, dar materia a la revelación fulgurante.

Nacido en 1876, en el entonces principado de Rumania, donde llevó a cabo estudios de bellas artes, Constantin Brancusi llega a París en 1904, después de un largo trayecto emprendido a pie. Víctima de una lluvia torrencial en Suiza, sufre una pulmonía y se ve hospitalizado. Aliviado, termina en tren su periplo a la capital francesa. Amigo de Fernand Léger, Marcel Duchamp, Amadeo Modigliani, después de una breve etapa de aprendizaje en el taller de Rodin, de quien se aleja porque "nada crece a la sombra de los grandes árboles". Brancusi desea trazar su camino personal y se instala en el espacio, agrandado con los años, que será su taller. La reconstrucción de éste, parte de la actual exposición, fue realizada hace buen tiempo en el exterior del Centro Pompidou, al cual se incrusta como una extensión. Su admiración por Rodin no decae, pero Brancusi quiere ir más lejos. La Prière, de 1907, ilustra la génesis de esta ambición: la mujer arrodillada es una alegoría, a la vez, del recogimiento, la soledad y el tormento. Pero, para este artista, La Prière es aún demasiado figurativa. Con Le Baiser, 1907, primera versión de una larga serie, el escultor deja atrás una etapa. Bloque de piedra donde se ven dos rostros unidos, casi fundidos. Los rasgos son apenas esbozados, la figuración es mínima: se trata de expresar la esencia del beso más allá de cualquier personalización. ¿Qué se ve en este abrazo en el cual los amantes parecen abolirse uno a otro? Búsqueda de unión, anhelo de constituir una totalidad autónoma. Esta expresión del impulso amoroso se efectúa mediante la supresión de la singularidad de los amorosos y, en esta evanescencia, se manifiesta la esencia misma del Eros. Brancusi afirma sin duda alguna: las formas exteriores están "lejos de la verdad esencial, alejadas del gran evento del nacimiento de los seres, de sus dichas y sus tragedias, sin siquiera hablar de la grandeza de la vida y de la muerte". vilmafuentes22@gmail.com



# Por "indignación", Fernando Valverde publica la biografía *Vida de Lord Byron (1788-1816)*

La destrucción de las memorias del poeta fue una gran traición a la literatura, opinó el investigador español

#### **REYES MARTÍNEZ TORRIJOS**

La destrucción de las memorias del poeta inglés Lord Byron, quien cumple este año su bicentenario luctuoso, es una de las mayores traiciones de la historia de la literatura, dijo el investigador español Fernando Valverde. Motivado por "la rabia y la indignación", el docente trató de reunir la información que habrían contenido en la biografía *Vida de Lord Byron (1788-1816)*.

El poeta recordó, en entrevista con *La Jornada*, que Byron contó que en esas memorias "aclararía todo el tema de la escuela satánica, del incesto y de las acusaciones de homosexualidad. A las personas afectadas les envió una copia, por si querían hacer alguna corrección, porque estaba convencido de que eran totalmente fieles a lo que había ocurrido".

Destacó que "es muy posible que perdiéramos uno de los grandes libros del siglo XIX; del Romanticismo, seguro". Así escribió la mayor biografía en español sobre el poeta decimonónico. El primer volumen, publicado aquí por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con 642 páginas.

Valverde (Granada, 1980) recordó que cuando la noticia de la muerte de Byron llegó a Inglaterra la sociedad literaria londinense, entró en pánico. "Uno de sus grandes amigos, Hobhouse, quien lo acompañó en sus primeros viajes, se había convertido en un político influyente, y fue quien más presionó para que se quemaran esos textos", lo que fue una imperdonable traición contra la posteridad.

El profesor de Romanticisimo en la Universidad de Virginia reconoció que no quería escribir un libro exclusivamente científico, sino con el rigor de la academia. "Para eso necesitaba hilo argumental y *suspense*. Hay varios *suspenses* en el título que mantienen al lector en la curiosidad".

#### "Tenemos una imagen distorsionada de él"

Fernando Valverde afirmó que la imagen que nos llegó de Byron (Londres, 1788-Mesolongi, Grecia, 19 de abril de 1824) "está completamente distorsionada".

Shelley, Keats y Byron "se sentían frente a un abismo, del mismo modo que nosotros estamos experimentando un tiempo en el que todo está cambiando a velocidad vertiginosa. Pienso en redes sociales, Internet, ahora la inteligencia artificial. El neoliberalismo convirtió a las redes sociales en su herramienta predilecta

"Ellos se hicieron algunas preguntas, que no hemos sido capaces de contestar. Una de ellas es: ¿el hombre puede ser libre siendo la mujer esclava? Es una pregunta durísima, radical en aquellos días, y lo sigue siendo hoy. Los movimientos feministas, el MeToo, la desigualdad, el abuso a la mujer, la hacen de plena actualidad.

"Otra gran pregunta era: ¿qué va a suceder cuando la tecnología supere al humanismo? Ya pasó y no tenemos una buena respuesta. Vivimos con incertidumbres muy parecidas a las que tuvieron esos tres jóvenes poetas."

Valverde hizo hincapié en las ideas increíbles que obtuvieron estos pensadores. "Byron fue a morir a Grecia para hacer la revolución y lograr su independencia del Imperio otomano. Tenía la absurda idea de que podía reconstruir la Grecia clásica; es decir, el periodo entre el nacimiento de Pericles y la muerte de Aristóteles. Cuando llegó ahí se da cuenta de que ningún griego se parecía a Sócrates y se desanimó profundamente".

El autor de *La muerte de Adonais* concluyó que estas figuras de la literatura "vivieron profundas desilusiones en la persecución de respuestas y, sobre todo, en la búsqueda de la idea de la libertad".



Este año se cumple el bicentenario luctuoso del autor inglés

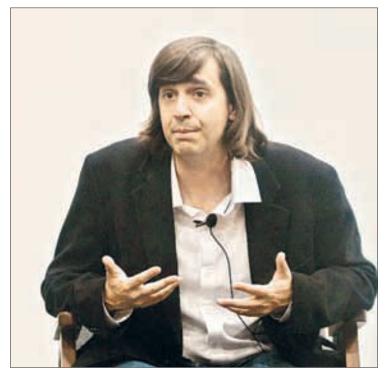

▲ El también docente trató de reunir en su nuevo libro la información que habrían contenido las memorias quemadas de Byron. En entrevista con *La Jornada*, contó que en ellas aclararía temas como lo de "la escuela satánica, el incesto y la homosexualidad". Foto cortesía de Norma Angélica Velázquez



# 12:00 EN VIVO CONCIERTO SINFÓNICO **OFUNAM**

Jesús Medina, director huésped Manuel Hernández, clarinete Naica, de Granillo Concierto para clarinete, de Gamboa La noche de los mayas, de Revueltas

# 18:00 Georges Méliès: El primer mago del cine

Programa 20 El libro mágico La posada del buen reposo La fantasía de la mariposa Satanás en prisión Jack el deshollinador

# 19:30 DIÁLOGOS POR LA DEMOCRACIA Las propuestas políticas de la juventud universitaria

Con John M. Ackerman Invitados: Ángel Venegas, Wendy Santos, Samuel Flores, Juan Arturo Gutiérrez y Cristina Victorino, estudiantes

#### 20:30 Vindictas

Con Anahí Caldú Conversación con Esther Orozco, líder del grupo de científicos mexicanos que desarrollaron la vacuna contra COVID-19

21:00 EN DIRECTO: FESTIVAL
INTERNACIONAL CERVANTINO
La Santa Cecilia
(Estados Unidos)



OFUNAM: Manuel Hernández

La Santa Cecilia



IZZI·TOTAL PLAY > CANAL 20 | TELEVISIÓN ABIERTA > CANAL 20.1 | DISH·SKY·MEGACABLE > CANAL 120





# "El mayor producto de la imaginación es la poesía"

#### **REYES MARTÍNEZ TORRIJOS**

La poesía ve la "persecución de la belleza y lo sublime" como una de sus misiones, al igual que la búsqueda del bien moral, refirió el poeta español Fernando Valverde, quien presentó en México su poemario más reciente, *Los hombres que mataron a mi madre* (Visor).

En entrevista con este diario, el profesor de la Universidad de Virginia recordó que Shelley dijo: "la mayor herramienta para el bien moral es la imaginación, y que sólo si somos capaces de imaginar el dolor que nuestros actos pueden causar en los otros, seremos libres de decidir provocarlos o no".

Valverde mencionó que el discípulo de Rousseau, "en esa maravillosa ingenuidad, cree que cualquier persona que no esté enferma preferirá el bien antes que el mal. Creo que el mayor producto de la imaginación, hasta que no se demuestre lo contrario, es la poesía".

Sobre Los hombres que mataron a mi madre (Visor), el poeta reseñó que "es un libro durísimo, que no hubiera querido escribir nunca. Había estado escribiendo poemas, y me di cuenta de que no estaba relatando la historia de mi madre, sino la de gran parte de las mujeres: una historia de abusos, desigualdades y machismo; del nacional catolicismo en mi país, que las condenó al papel de madres y a no poder salir del ámbito doméstico".

El autor se dijo "feminista empírico, más que filosófico; lo mejor que he recibido en la vida me lo han entregado mujeres y casi todas mis desgracias me fueron dadas por hombres".

Comentó que al convertir a su mamá en símbolo de la injusticia hizo una apuesta arriesgada por recurrir a la Virgen María, que durante la dictadura franquista, y luego en los discursos más dogmáticos de la derecha hoy, de Europa y América Latina, se ha presentado como una mujer sufriente a los pies

Valverde concluyó: "qué curioso que el Evangelio presenta a María Magdalena como la última de los discípulos de Cristo, la más irrelevante, la prostituta, a la que salvó de ser lapidada, pero cuando Jesús renace es a la primera a quien se le aparece. ¿Se le habría aparecido primero, si no fuera su predilecta?"



# Mohammad Rasoulof, con premio especial por La semilla del higo sagrado

**AGENCIAS** 

El 77 Festival de Cannes entregó ayer sus premios bajo el impacto de *The Seed of the Sacred Fig* (*La* semilla del higo sagrado), del director iraní fugado Mohammad Rasoulof, que ha sacudido un certamen sombrío.

La cinta se presentó el viernes tras despejarse la incógnita sobre si Rasoulof, que reveló al inicio del festival que había huido de su país, podría acudir en

Refugiado en Alemania, condenado en su país natal a ocho años de cárcel y latigazos, Rasoulof logró finalmente acudir a la alfombra roja y se ganó con rotundidad al público con la historia dramática de un juez, su esposa y sus hijas, arrastrados por el torbellino de las protestas que sacudieron a Irán tras la muerte de la joven Mahsa Amini

"El régimen iraní tiene pánico porque estamos contando nuestras historias. Es absurdo", explicó Rasoulof.

Una de las pocas películas que arrancaron sonrisas este año, fue el musical Emilia Pérez, en español y ambientada en México, filmada por el francés Jacques Audiard.

La película está protagonizada por la actriz trans Karla Sofía Gascón, Adriana Paz, Zoe Saldaña y Selena Gómez, todas ellas personajes femeninos fuertes, que pueden optar a un premio.

# Motel sensual

Otra película que deleitó esta edición fue Anora, la historia tierna de una chica que hace estriptis y se enamora del chico equivocado, dirigida por el cineasta independiente Sean Baker, también una oda al poder de la mujer.

En un registro más satírico, The Substance es una comedia de horror feminista con toneladas de sangre y vísceras, dirigida por una de las cuatro muieres directoras presentes en la competición este año, la francesa Coralie Fargeat.

Otra de las directoras en liza, la india Payal Kapadia, mostró en All We Imagine as Light, la vida de dos enfermeras en Bombay y sus relaciones con los hombres en ese país tan tradicional.

Si prefiere sensualidad, el jurado puede optar por la brasileña Motel Destino, del único representante latinoamericano en la competición, Karim Ainouz.

# Anora, de Sean Baker, ganó la Palma de Oro en Cannes

La mexicana Adriana Paz, premio a mejor actriz junto con sus compañeras de reparto de la cinta Emilia Pérez, Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña y Selena Gomez

AFP Y EUROPA PRESS

**CANNES** 

La cinta estadunidense Anora del director Sean Baker, que cuenta en clave de humor la relación entre una chica que hace estriptis y un joven heredero, recibió ayer la Palma de Oro de la edición 77 del Festival Internacional de Cine de Cannes.

Esta película es magnífica, está llena de humanidad (...) nos ha desgarrado", declaró la presidenta del jurado, la realizadora Greta Gerwig. Baker, una destacada figura del cine independiente que saltó a la fama por *Florida project*, dedicó el premio "a todas las trabajadoras del sexo".

El filme cuenta la historia de una trabajadora del sexo, interpretada por Mikey Madison, que acaba casándose con un joven heredero de un oligarca ruso (Mark Eydelshteyn) en Las Vegas. A pesar de la temática sexual, el filme tiene un tono cómico y hasta tierno.

En entrevista con Afp, Baker expresó: "todos estamos fascinados por el mundo del trabajo sexual. En parte, esto se debe a que lo tenemos justo delante, queramos verlo o no. No es broma, desde mi cocina literalmente puede ver el interior de un salón de masajes".

Además, la cinta franco-mexicana Emilia Pérez, musical sobre un *narco* mexicano del realizador francés Jacques Audiard recibió el Premio del Jurado de Cannes. El filme retrata la historia de una abogada de un gran bufete a la que se le ofrece ayudar al jefe de un cartel de droga a retirarse de su negocio y desaparecer convirtiéndose en mujer, un papel, el del narcotaficante, que protagoniza Karla Sofía Gascón, quien se alzó con el premio a la Mejor Actriz junto a sus compañeras de reparto Adriana Paz, Zoe Saldaña y Selena Gomez.

Gascón dedicó el galardón "a todas las personas trans que estamos sufriendo todos los días. Todos tenemos la oportunidad de cambiar a mejor y ser mejores personas", añadió.

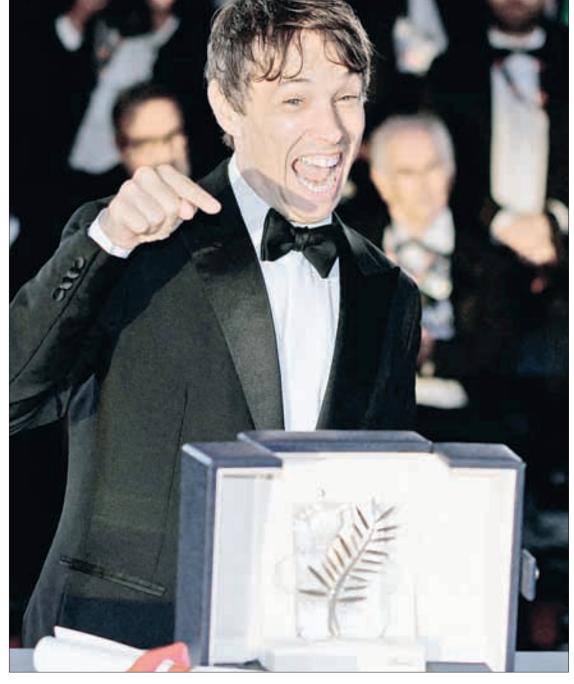

El cineasta iraní Mohammad Rasoulof, de 51 años, que huyó de su país, recibió el Premio Especial del Jurado por su película The Seed of the Sacred Fig (La semilla del higo sagrado). Este galardón supone un símbolo de apoyo a los artistas iraníes víctimas de la represión y una consagración para un director que luchó contra la censura durante décadas, antes de tomar a inicios de mes el camino del exilio tras ser condenado por el régimen islámico a una pena de cinco años de cárcel en firme y a latigazos.

En la ceremonia, Rasoulof expresó: "la situación es grave en muchos lugares del mundo, pero quiero decirles simplemente que actualmente el pueblo iraní es rehén del régimen. Estoy muy triste, profundamente apenado por la catástrofe que vive todos los días mi pueblo".

En su edición 77 el Gran Premio del Jurado fue para All we imagine as light, de la cineasta india Payal Kapadia, y el galardón a Mejor Dirección lo obtuvo el portugués Miguel Gomes por Gran Tour y el de Mejor Actor se le otorgó al estadunidense Jesse Plemons por su actuación en Kinds of Kindness, del griego Yorgos Lanthimos.

#### Ovación para George Lucas

El actor, quien no estaba en el certamen francés para recoger el galardón, en el filme destaca por sus roles radicalmente diferentes, de hombre plegado al despotismo de su jete a un agente de policia paranoico, pasando por el de un individuo implicado en la búsqueda

de una mujer con poderes mágicos. La francesa Coralie Fargeat recibió el premio de Mejor Guion por The Substance y el croata Nebojsa Slijepcevic obtuvo la Palma de Oro al Mejor Cortometraje por The man who could not remain silent.

George Lucas, el creador de la saga de La guerra de las galaxias, recibió la Palma de Oro honorífica en la ceremonia de clausura del Festival de Cannes, de la mano de su amigo

▲ El director independiente estadunidense con su galardón en el encuentro de cine francés.

blockbuster y ha dado a los especta-

el realizador Francis Ford Coppola.

Esta leyenda de Hollywood, de 80 años, "ha ennoblecido los dores de todo el mundo un placer sin igual", dijeron los responsables del certamen.

Sólo fui un chico que creció en los campos de California que quería hacer películas", declaró Lucas.

El festival lo compara a J.R.R. Tolkien, escritor y creador de El Señor de los Anillos por imaginar "un universo, con su geografía, sus poblaciones, sus idiomas, sus valores morales e incluso sus vehículos".

A través de los "nueve episodos de la saga La guerra de las galaxias, incluidos cuatro que realizó él mismo, George Lucas construye un imperio de Hollywood", destaca el certamen.

# La guardia blanca

**CARLOS BONFIL** 

l diablo nos robó la risa". Hace seis años, justo el tiempo de un sexenio político, el documentalista franco-canadiense Julien Elie ofrecía en su notable trabajo Soles negros (Soleils noirs, 2018), una estremecedora radiografía de la violencia en México, desde Ciudad Juárez, lugar siempre enlutado por la ola de feminicidios, hasta Veracruz, Oaxaca, estado de México y Guerrero, zonas que a diario viven bajo la incertidumbre y el temor que provocan el crimen organizado y la impunidad de la que siguen gozando, desde hace décadas, los cárteles de la droga.

En La guardia blanca (La garde blanche, 2023), su documental más reciente, Julien Elie reitera una estrategia narrativa similar a la de Soles negros en un señalamiento social que hoy tiene como objetivo mostrar, a través de testimonios recogidos en tres estados de la República (Oaxaca, Chihuahua y Zacatecas), los daños irreparables que provocan las compañías mineras, en su mayoría canadienses y estadunidenses, las cuales han ocasionado el desplazamiento de personas obligadas abandonar sus tierras, ya sea intimidadas o violentadas, por grupos mercenarios como las guardias blancas, o por la acción de

tribunales, cooptados por empresarios venales, que facilitan los despojos de sus tierras. Las poblaciones huyen asimismo de un desastre ecológico que incluye la contaminación de los ríos con productos tóxicos como el arsénico, la tala indiscriminada de árboles o la desecación de las aguas subterráneas. Todo ello marcado por una impunidad absoluta. Una denuncia similar, relacionada con el ecocidio y la corrupción política, la había hecho antes el cineasta Eugenio Polgovski en su estupendo documental Resurrección (2016).

En que ahora insiste Julien Elie es en el asedio criminal que han padecido activistas como Julián Carrillo o Roberto de la Rosa, defensores de las tierras, por parte de los grupos paramilitares que operan en las zonas afectadas, y cuya consigna es evidente: intimidar al que protesta, eliminar al que estorba, limpiar el territorio para facilitar el asentamiento y operaciones de las compañías mineras, dejando en los territorios que visita el documentalista un clima de inquietud y zozobra, también el recuerdo de una naturaleza que era limpia y amigable antes del arribo de los nuevos colonos mineros y sus prácticas depredadoras. De un estado a otro del país, los territorios ricos en minerales se los disputan la saña del crimen organizado y la avaricia de empresarios. A veces las dos fuerzas compiten entre sí; en otras, de modo más



perverso, pactan y organizan la acción de las guardias blancas, sus asesinos a sueldo. Sin ser completa, la armonía social había ya antes resistido otras amenazas en estas regiones devastadas. Esta vez, la impotencia o pasividad de las autoridades, locales y federales, no dejan lugar para el optimismo, menos aún para la alegría. Un habitante concluye: "El diablo nos robó la risa".

Ernesto Pardo, el cinefotógrafo de cintas como El eco (2023) o El lugar más pequeño (2016), de la documentalista Tatiana Huezo, ofrece aquí un registro notable de esos lugares, antes apacibles, ahora convertidos en pueblos fantasmas. Es sobrecogedora la imagen

▲ Fotograma del documental, de la realizadora franco-canadiense Julien Elie

de una inmensa máquina extractora brotando en medio de un bosque, a la manera de una señal ominosa, no tanto del progreso que podría beneficiar a la población local, como del ímpetu que suele colocar a un lucro voraz y sin reglas por encima de toda noción elemental de humanismo y decoro.

Se exhibe en Cine Tonalá y en la sala 9 de la Cineteca Nacional a las

# 77 FESTIVAL DE CANNES

# Un Palmarés más o menos aceptable

**LEONARDO GARCÍA TSAO** 

ues resulta que el jurado presidido por la estadunidense Greta Gerwig consiguió un Palmarés decente, reconociendo lo rescatable de una competencia bastante débil. Me parece exagerado otorgarle la Palma de Oro a la producción gringa Anora, de Sean Baker que, en el mejor de los casos, puede llamarse meramente simpática.

En cambio, la opción de premiar a la más meritoria La semilla del higo sagrado, del iraní Mohammad Rasoulof, se quedó en la buena intención de darle un Premio Especial del Jurado. Según era de esperarse, el cineasta prófugo condenó en su discurso de agradecimiento al gobierno de su país.

¿Y cómo explicar que también se premió el guion de The Substance (La sustancia), de Coralie Fargeat? Esa grotesca fantasía gore era digna de ganar premios en el festival de Sitges, no en Cannes. Esa fue la broma de la velada.

Pero no puedo quejarme tantísimo. Por lo menos se reconoció el sobresaliente trabajo del portugués Miguel Gomes en Grand Tour con el premio a mejor dirección. Y la francesa *Emilia* Pérez, de Jacques Audiard, se llevó dos premios: el de actuación femenina para su elenco principal: Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón, Selena Gómez y Adriana Paz, quien pasa a las estadísticas como la primera actriz mexicana en ser reconocida así en Cannes. El otro fue el Premio del Jurado, que es como de consolación.



Por cierto, Gascón recibió su premio en el escenario y en un largo discurso pronunciado en una mezcla de inglés, francés y español, lo dedicó "a todas las personas trans que seguimos sufriendo". Ella es la primera actriz *trans* en ser premiada en el festival. Otro dato para la estadística.

El premio a mejor actor, indiscutible, fue para el estadunidense por su triple interpretación en Kinds of Kindness (*Tipos de gentileza*), del griego Yorgos Lanthimos.

Mientras que la película india All We Imagine As Light (Todo lo que imagina-

mos como luz), de Yapal Kapadia, obtuvo el segundo lugar, o sea el Grand Prix. A mí no me entusiasmó ese melodrama sobre dos enfermeras de Mumbai, aunque es evidente, tocó el lado sensible de las múltiples mujeres en el jurado, empezando por Gerwig.

En los otros jurados, la Cámara de Oro fue para la película noruega Armand, de Halfdan Ullmann Tondel, que resulta ser el nieto de Ingmar Bergman y Liv Ullmann, nada menos.

Y si todavía están prestando atención, la Palma de Oro a mejor cortometraje fue para The Man Who Could Not Remain

Los galardonados en el escenario durante la ceremonia de clausura de la 77 edición del Festival de Cine de Cannes, Foto Afp

Silent (El hombre que no podía quedarse callado), del croata Nebojsa Slijepcevic.

Antes de otorgar la Palma de Oro, se hizo el homenaje a George Lucas, con el previo montaje de rigor y la presencia de Francis Ford Coppola, su condiscípulo, amigo y mentor, para entregarle la Palma de Oro honorífica. X: walyder



# ¿LA FIESTA EN PAZ?

# Colombia y Venezuela en Madrid o las confusiones de élites y revolucionados

#### **LEONARDO PÁEZ**

ASTILLA MISERA-BLE, AYER dominadora, envuelta en sus harapos desprecia cuanto ignora", escribía a principios del siglo pasado el poeta sevillano Antonio Machado al ver cómo se rasgaban las vestiduras cumplidos funcionarios y no pocos ciudadanos tras la pérdida en 1898 de Cuba, Puerto Rico y Filipinas ante las descompuestas embestidas de Estados Unidos

ADEMÁS DE HUMANA condición suele ser característica de Europa en general y de España en particular despreciar cuanto no sea europeo de origen, influenciados en buena medida por la presencia del Vaticano y su pretensión de ser los depositarios de la verdadera religión y socios de Dios, no de cualquiera sino del único y omnipotente, como sus seguidores pretenden serlo sin lograrlo.

**QUE DURANTE ALGUNOS** siglos lo hayan logrado en el resto de los continentes mediante un coloniaje voraz e imprevisor, hoy se les revierte de fea manera con la oleada de migrantes que llegan cada día a sus países, sin

mayores posibilidades de detenerla habida cuenta que los esquemas económicos y religiosos que sembraron apenas permiten esta magra cosecha de desempleados.

POR ELLO ESPAÑA se hace del rogar cuando de dar empleo a matadores foráneos se trata. No sólo por su condición de extranjeros sino por el proteccionismo de siempre a su fiesta y a sus actores luego de los sustos que les dieron Gaona, *Armillita* y Arruza, con una tauromaquia que los hizo ponerse en guardia, para los restos, al comprobar que unos fuereños podían ser mejores que los de casa.

Y DESPUÉS LOS denominados sudacas, despectiva clasificación de los provenientes de países de Sudamérica, como los Césares Girón y Rincón o el espigado peruano *Roca* Rey. Por eso los puestos son muy escasos, porque España no se anda con las aperturas y postraciones de sus antiguas colonias en un continente descubierto por el tropezón de Colón, pero sobre todo, encubierto en sus tradiciones, autoestima y capacidades por una corona miope.

**QUE EN MATERIA** taurina los presidentes Chávez, Correa y Petro le hayan

hecho el juego al imperio estadunidense cerrando los escenarios de toros más importantes de sus respectivos países, refleja un equívoco mayúsculo para frenar las añejas postraciones no del pueblo, sino de una acomplejada élite taurina incapaz de valorarse y promover, con diestros nacionales, una fiesta de escala internacional.

POR ESTE VICIADO ambiente de confusiones y complejos de unos y otros el domingo 19 de mayo, en la Plaza de Las Ventas, el colombiano Juan de Castilla (29 años y siete de al-

66

España no se anda con las aperturas y postraciones de sus antiguas colonias en un continente descubierto por el tropezón de Colón ternativa) y el venezolano Jesús Enrique Colombo (26 y seis) se volcaron como leones hambrientos ante sus respectivos lotes, no de una ganadería de la ilusión, como solicitan los toreros-marca, sino con exigentes reses del legendario hierro de Miura que permitieron ver, además de las ganas, el nivel anímico y técnico de ambos matadores, relegados en su país natal.

EY QUÉ PASÓ? Que cada quien en su estilo, uno más asentado el otro más bullidor, tuvo la capacidad de someter aquellos toros, meterlos en la muleta, estructurar a pie firme inverosímiles y emocionantes faenas, transmitir un sentimiento que caló hondo en los tendidos y dejar estocadas enteras, desprendidas o caídas, que les impidieron cortar oreja.

ACÁ, GENEROSOS COMO son público y *autoridá*, les habrían otorgado el rabo y hasta una hermana. A saber si De Castilla y Colombo son aprovechados en España; en sus respectivos países las aturdidas empresas tienen la obligación de ponerlos con los importados, antes de que los *revolucionados* metidos a antimperialistas acaben de prohibir el incivilizado espectáculo por órdenes de los civilizados gringos.



"SIENTO ENVIDIA Y CONFIANZA DE QUE EL TÍTULO SERÁ PARA LA MÁQUINA"

# Cruz Azul tiene el escenario soñado para reivindicarse ante América: Jerry Flores





# Pese al aumento en el precio de los boletos y la reventa, se reporta que las entradas están agotadas

#### **ERENDIRA PALMA HERNÁNDEZ**

Si hay un equipo que ha caminado entre fantasmas es Cruz Azul. El club pasó 23 años sin levantar un título con historias dramáticas e inverosímiles, hasta que en 2021 terminó con ese ayuno. Ahora está ante su mayor reto para terminar con esas supuestas maldiciones como le llaman en el argot futbolístico, enfrentar al América para vencerlo en una final.

'Siempre es importante ganarle a las Águilas y ahora estamos ante un escenario soñado, si nos coronamos será un doble festejo. Hoy se respira un ambiente diferente en el plantel", dijo Gerardo Jerry Flores, ex jugador celeste que vivió las finales de 2013 y 2018 cuando cayeron frente a los de Coapa.

Flores fue parte de una generación de La Máquina que sufrió cada

vez que se acercaban al anhelado cetro. En ese entonces, el término cruzazulear tomó una mayor relevancia por las derrotas inconcebibles que vivió el plantel justo en el límite del tiempo reglamentario de un partido.

Así, el descalabro más recordado es la final del torneo Clausura 2013. Cruz Azul tenía casi asegurado el campeonato con una ventaja de 2-0, la directiva incluso había rentado un camión especial para festejar con la afición en el Ángel de la Independencia. Ya saboreaban un título que por más de una década se les había negado, hasta que el América despertó unos minutos antes del cierre del juego.

Aquivaldo Mosquera descontó al 88 y, de una manera más increíble, el portero Moisés Muñoz puso el gol del empate. Los penales fueron un sendero hacia el abismo de La Máquina con los yerros de Javier Orozco y Alejandro Castro.

La historia aún recorre la memoria de varios seguidores, ex integrantes de ambos planteles e incluso de la comunidad futbolera del país. El recuerdo es de alegría y orgullo para los americanistas, y de dolor para los celestes.

#### Por la revancha

La oportunidad de la revancha llegó cinco años después, pero esta vez no hubo drama. Edson Álvarez fue el líder de los americanistas con un doblete, mientras por Cruz Azul el héroe ni siquiera tuvo minutos de juego.

En pleno proceso de recuperación por una lesión, Jerry Flores vio con desesperación la derrota desde el banquillo. Al ver la falta de garra de sus compañeros y con el tiempo casi agotado, se filtró a la cancha, le dio una patada a Cecilio Domínguez y le robó el balón. El arriesgado acto le valió una tarjeta roja, aunque los aficionados aplaudieron su arrojo por defender la playera celeste.

"Contra el América siempre son juegos muy intensos. Yo marqué un penal en la primera final y todo

eso aún lo llevo como recuerdo. Pero ahora la situación del equipo es diferente", afirmó Flores.

El cambio en Cruz Azul ha sido evidente desde la llegada de Martín Anselmi como entrenador al inicio de la temporada. El club alcanzó tal regularidad deportiva que terminó en el segundo puesto de la tabla general, sólo por detrás del América.

"Anselmi tiene muy buena conexión con los jugadores y la afición, llevan una buena relación, todo eso es primordial para que un equipo funcione. Ese trabajo, que ha sido muy importante, se ve reflejado en la cancha", expresó Flores, quien vive el buen momento de La Máquina como si él mismo fuera a saltar al campo.

Las probabilidades de que el club celeste rompa con esa última maldición que arrastra están abiertas. Sin pensar en el azar o la desventura, el empate 1-1 en el primer duelo dejó a ambos equipos en las mismas circunstancias para alzar el cetro.

Los capítulos que vinculan al América y a Cruz Azul han provocado que esta final sea una de las más mediáticas. Si en el primer encuentro el estadio Ciudad de los

▲ André Jardine, técnico del América, quiere el bicampeonato, mientras Martín Anselmi busca coronar su debut en el torneo con el título. Fotos Ap y Afp

Deportes se vio pintado de celeste en su totalidad, ahora también se espera un lleno en el estadio Azteca.

Aun cuando las Águilas aumentaron los precios de las entradas de manera considerable, con boletos que iban desde mil 900 pesos hasta 4 mil, e incluso en la reventa alcanzaron un valor de 33 mil, el plantel anunció desde el viernes que se habian agotado.

"Envidio a los jugadores en activo por tener la oportunidad de una final ante el América en estas condiciones", reconoció Flores con un gesto de nostalgia. "Estuve con el equipo en la ida, la motivación está a tope y vienen con una mentalidad fuerte. Ahora, tengo fe y confianza de que el título será de Cruz Azul".

FINAL LIGA MX

HOY

AMÉRICA VS CRUZ AZUL TUDN

19:00





**DERROTA 2-0 AL LYON** 

# Barça femenil refrenda su corona en la Champions

**AFP** BILBAO

Con goles de sus estrellas Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, el Barcelona derrotó 2-0 al Olympique de Lyon y refrendó su título en la Liga de Campeones de Europa femenina, con lo que se estableció como la gran referencia con tres trofeos en cuatro años.

Al inicio de la final, disputada ayer en el estadio de San Mamés, en Bilbao, se colocó en el centro del campo la bandera de Palestina con la leyenda *Stop genozide* (alto al genocidio).

La quinta fue la vencida. El Barcelona, que no había ganado al Lyon en sus cuatro enfrentamientos anteriores, rompió el maleficio y logró su tercer título en la *Champions*, tras los obtenidos en 2021 y 2023, el cual consuma un cambio en la hegemonía del futbol femenil europeo a nivel de clubes

El Barça hizo hincar la rodilla al hasta hace poco indiscutible dominador de la competición con ocho títulos, con el que había perdido sus cuatro enfrentamientos anteriores, todos ellos en el máximo torneo europeo, luego de desplegar en San Mamés un juego brillante que desarticuló a las lionesas.

La Catedral del futbol español y sus 50 mil 827 aficionados presentes que depararon un nuevo récord de asistencia en una final femenina de la Liga de Campeones, en su mayor parte catalanes, asistieron en medio de un ambiente de efervescencia azulgrana a una nueva coronación de las jugadoras dirigidas por Jonatan Giráldez, quien se despide del banquillo del Barça con un poker de títulos esta temporada (Liga, Copa de la Reina, Supercopa de España y Champions).

"Hemos hecho una temporada perfecta, la nota es 10, hemos ganado los cuatro trofeos, y aparte mereciéndolos, jugando bien al futbol, siendo mejores que nuestros rivales", valoró Giráldez, quien se irá a la liga estadunidense la próxima temporada.

"El año que viene tendremos que volver a empezar para ganar la



Champions y no me gustaría hablar del comienzo de una hegemonía ni nada de esto, porque eso se tiene que demostrar cada año", declaró, por su parte Bonmatí.

El Barcelona, al menos hasta que se puso por delante, dominó el juego, la posesión, y mantenía el balón más cerca del área de la chilena Christiane Endler.

Las primeras llegadas por el costado derecho de la noruega Caroline Graham, cuyos centros no pudieron ser aprovechados por Salma Paralluelo primero (detuvo Endler) y por Mariona Caldentey después (se fue fuera), dejaban adivinar que no sería una tarde fácil para un Lyon que llegaba como el único equipo invicto en la competición, el más goleador y que había anotado en sus 10 partidos disputados en esta *Champions*.

El Barça movía el balón con criterio, mientras las francesas buscaban un juego más directo y vertical que se veía cortado en la línea de tres cuartos. Algún tibio cabezazo de Wendie Renard, o disparos lejanos sin demasiado peligro no hacían

Antes de que comenzara el partido, en el centro del campo se colocó un bandera de Palestina pidiendo "alto al genocidio".

Después, todo fue alegría para las azulgranas. Fotos Afp

honor al recorrido del Lyon en este certamen.

Pese a la gran plantilla de las francesas, las azulgranas contaban con la Balón de Oro Bonmatí, cu-yo disparo desde dentro del área tocó lo justo en Vanessa Gilles para superar a Endler y abrir el marcador al minuto 63.

El Lyon se volcó al ataque, con el ingreso de otra Balón de Oro, Ada Hegerberg, pero Giráldez miró a su banquillo y encontró a una campeona del mundo y también ganadora de dicho reconocimiento, Putellas, quien poco después de saltar a la cancha sentenció con un potente zurdazo desde dentro del área (90+5) que certificó el título del Barça y llevó al éxtasis a la parroquia azulgrana, que no dejó de creer en *La Catedral*.

# ManU salva la temporada con la Copa de Inglaterra

LONDRES. El Manchester United salvó la temporada al conquistar la Copa de Inglaterra tras sorprender con una victoria 2-1 a su vecino Manchester City. Ahora, los Red Devils, que culminaron en el octavo puesto en la Premier, consiguieron una plaza para la próxima Liga de Europa. El City, en contraste, terminó el curso con este sabor amargo y sin el doblete nacional, pues apenas hace seis días había conquistado la liga inglesa por cuarta temporada consecutiva. Wembley fue el teatro de los sueños del United con los tantos en la primera mitad del argentino Alejandro Garnacho (30) y Koobie Mainoo (39), ambos de 19 años. El único gol del City fue conseguido por el belga Jeremy Doku en el 87.

## Disturbios en Francia y el adiós de Mbappé

**PARÍS.** Un grupo de *ultras* empañaron con disturbios la final de la Copa de Francia en la cual el PSG se coronó con marcador de 2-1 ante el Lyon, y que también significó el adiós del delantero Kylian Mbappé. La trifulca dejó un autobús calcinado y 28 heridos, entre ellos 20 seguidores y ocho policías. El enfrentamiento se produjo cuando los dos grupos de aficionados se cruzaron de camino al estadio Pierre-Mauroy, en los alrededores de Lille. El presidente francés, Emmanuel Macron, quien fue al partido, condenó "con la mayor firmeza" este episodio de violencia. En el juego, aun cuando Mbappé atrajo los reflectores, no pudo despedirse con goles, por lo que Ousmane Dembelé (22) y Fabián Ruiz (34) anotaron para la victoria al club parisino.

# Despiden a Kross en el Bernabéu

MADRID. Ya campeón de España y cuando tiene en puerta la final de la *Champions*, el Real Madrid concedió un empate sin goles frente al Betis en el Santiago Bernabéu, en la emocionante despedida a Toni Kroos, el emblemático mediocampista que anunció esta semana su retiro. El alemán de 34 años recibió un vibrante homenaje por parte de la afición merengue, sus companeros v adversarios, tras 10 temporadas y 22 trofeos, entre ellos cuatro Champions, con el equipo madridista. "No es fácil el retiro, pero agradezco a todos", dijo. En tanto, el Atlético ganó 2-0 a la Real Sociedad, mientras el Almería goleó 6-1 al Cádiz. En Italia, la Juventus terminó su temporada con el tercer puesto en la Serie A, al superar 2-0 al Monza, al tiempo que el Milán empató 3-3 con el descendido Salernitana.

Afp

# CHEBET ROMPE RÉCORD MUNDIAL DE LOS 10 MIL METROS



▲ La keniana Beatrice Chebet impuso récord mundial de los 10 mil metros con tiempo de 28 minutos y 54.14 segundos en la reunión de atletismo Prefontaine Classic de la Liga de Diamante de Eugene (Oregón, Estados Unidos). La fondista de 24 años superó la marca de 29:01.03 de la etíope Letesenbet Gidey registrada en Hengelo (Países Bajos) 2021. Con la victoria de ayer, la corredora africana se perfila como una de las favoritas al podio en los Juegos Olímpicos de París 2024 en busca del doblete en esta distancia y en los 5 mil. Foto Ap, con información de Afp

# **MARCHISTAS HACEN EL 1-2 EN ESLOVENIA**

# Alexa Moreno regresa al podio; se queda con el bronce en Bulgaria

#### DE LA REDACCIÓN

La mexicana Alexa Moreno reapareció en un podio internacional al conseguir la medalla de bronce en la prueba de salto durante la World Challenge Cup de Gimnasia Artística que se realiza en Varna, Bulgaria.

La dos veces seleccionada olímpica obtuvo 13.750 puntos, sólo superada por la búlgara Valentina Georgieva (14.083), y la alemana Karina Schoenmaier (13.783).

Con este certamen, la gimnasta abrió su temporada 2024 tras su participación en los Juegos Panamericanos Santiago 2023; su siguiente compromiso será la World Challenge Cup en Koper, Eslovenia, del 30 de mayo al 2 de junio.

En su primera cita en unos Olímpicos (Río 2016), la oriunda de Baja California se ubicó en el sitio 12, mientras en Tokio ocupó la cuarta

posición a .017 décimas del bronce.

En tanto, los andarines Sofía Ramos (oro), Ximena Serrano (plata) e Isaac Palma (plata) destacaron en los 20 kilómetros del Encuentro Atlético Zahoracka, Vatsiatka, en Eslovenia.

La primera cruzó la meta con tiempo de 1:31.32 horas, mientras que su compatriota arribó dos segundos después; Palma culminó el recorrido con 1:20.35.

Otra que subió al podio fue la arquera Andrea Maya, quien consiguió la plata en la modalidad compuesta de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Yecheon, Corea del Sur, al ser superada en la final por la colombiana Sara López.

# Emiliano Hernández finaliza cuarto

El pentatleta mexicano Emiliano Hernández se quedó a un paso de subir al podio tras culminar en el cuarto lugar de la final de Copas del Mundo de Pentatlón Moderno que se lleva a cabo en Ankara, Turquía; competencia que reunió a los 36 mejores exponentes de esta disciplina de acuerdo con la clasificación mundial.

El seleccionado, quien disputó su última competencia antes de su debut en París, cerró su participación con mil 509 puntos totales.

Por su parte, las seleccionadas olímpicas continúan con su preparación rumbo a París 2024.

Kenia Lechuga se ubicó en el sexto puesto del LW1x con tiempo de 7:53.46 minutos, en la Copa del Mundo de Remo en Lucerna, Suiza, donde la ganadora fue la irlandesa Siobhan Mccrohan.

Karina Alanís y Beatriz Briones finalizaron en la séptima posición en K2-500 con tiempo de 1:47.54 minutos en la Copa del Mundo de Canotaje en Poznan, Polonia.

# Checo arrancará desde el lugar 16 en Mónaco; Leclerc consigue la *pole*

DE LA REDACCIÓN

El piloto mexicano Sergio Pérez (Red Bull) sufrió ayer su peor sesión clasificatoria desde el comienzo de la temporada al ser eliminado en la Q1 de cara al Gran Premio de Mónaco, por lo que este domingo arrancará desde la decimosexta posición. En tanto, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) consiguió la *pole position* para salir primero en la octava cita de la temporada de Fórmula 1 que se realiza en su país.

El tricolor quedó a ocho décimas de avanzar a la Q2 tras registrar un tiempo de 1:12.060 en la primera práctica del día. Aunque en un principio se había determinado que Pérez saldría desde el sitio 18, logró ganar dos posiciones debido a las sanciones impuestas a los Haas de Nico Hulkenberg y Kevin Magnussen, descalificados por tener monoplazas no autorizados. Partirán desde la vía de los *stands*.

"No hemos podido estar lo suficientemente cómodos y unas pocas décimas nos han transformado la vida en la *qualy*, no pudimos sacar lo máximo del coche. En ritmo de carrera vamos bien, pero no se puede hacer nada desde esta posición, está completamente perdido el fin de semana", declaró Pérez.

Leclerc dominó una Q3 en la que el australiano Oscar Piastri fue segundo con su McLaren, mientras el español Carlos Sainz (Ferrari) y el británico Lando Norris (McLaren) ocuparán la segunda línea, tras acabar tercero y cuarto respectivamente en la sesión de clasificación. El líder del campeonato, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), apenas logró ser sexto en la salida.

Es la primera vez esta temporada, y la 25 en toda su carrera en la élite, tercera en Mónaco, que Leclerc (26 años) firma el mejor crono de la sesión clasificatoria. Hasta ahora, todas las *poles* de este año habían sido para Verstappen.

El orden de la parrilla de salida es especialmente importante en el caso del Gran Premio de Mónaco, donde las calles estrechas del circuito urbano en el Principado hacen difíciles los adelantamientos. Leclerc empezará por tanto con una gran ventaja, a pesar de que su historial en esta cita no ha sido bueno.

En sus calles tuvo que abandonar sistemáticamente entre 2017 (cuando estaba todavía en la F2, la antecámara de la F1) y 2021, después de problemas técnicos o accidentes. El año pasado terminó en un decepcionante sexto puesto, mientras en 2022 fue cuarto pese a haber comenzado desde la pole.

En el decimocuarto lugar arrancará el veterano Fernando Alonso (Aston Martin), pese a haber estado en el *top* 10 de pilotos durante los ensayos libres. El español también salió beneficiado tras las sanciones para los Haas, toda vez que en clasificación inicial quedó en el sitio 16.

Con información de Afp

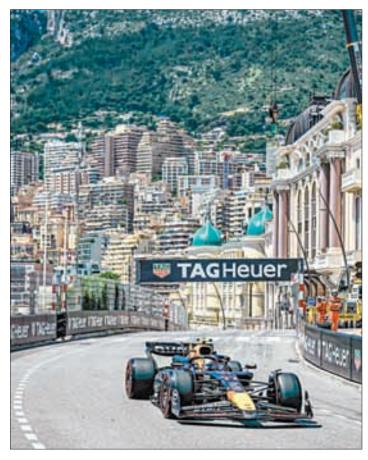

▲ El mexicano había sufrido ayer su peor clasificación desde el comienzo de la temporada de Fórmula 1, pero se vio beneficiado por sanciones a los pilotos de Haas, Nico Hulkenberg y Kevin Magnussen. Foto Afp

# **LIBRIS**

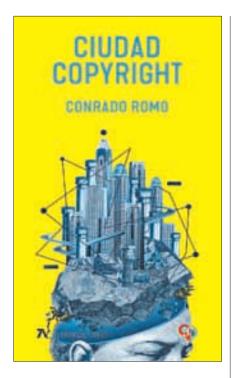

# Ciudad copyright

ste ensayo aborda las múltiples formas en las que el capitalismo cognitivo se manifiesta en la actualidad, y la forma en la que la organización social en defensa del territorio y la información libre resisten los embates frente a dicho fenómeno.

El autor reflexiona sobre el concepto de gentrificación, que describe como el proceso mediante el cual se desplaza a una clase popular de un territorio debido a sus propiedades altamente rentables, lo que conlleva la expulsión forzada de las poblaciones originarias mediante el uso de violencia física, simbólica y/o económica.

Además, pone en duda el significado tradicional y moralista de nociones como la piratería, pues, más que equipararse a un robo, los datos, al ser un recurso inmaterial de fácil transmisión y replicación, deben pensarse bajo un régimen de abundancia. No son un recurso escaso que, al ser adquiridos por un sujeto limite el acceso y disfrute del producto de otro sujeto.

En suma, el texto plasma la importancia de pensar la cultura como un derecho colectivo, como un procomún, hoy cercenado por las grandes corporaciones que participan en las industrias creativas.

Autor: Conrado Romo Editorial: Fondo de Cultura Económica Número de páginas: 100



Villalobos lo dijo en alguna línea: "La vida no es así, o mejor dicho, la vida no es así en México"

librisjornada@gmail.com.mx



Gentrificación, proceso por el cual se desplaza a una clase popular de un territorio debido a sus propiedades altamente rentables

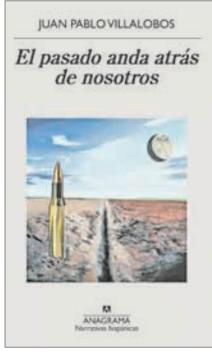

#### El pasado anda detrás de nosotros

La larga tradición de la novela de *familia* nos ha dicho siempre que son el padre y la madre –el patriarca y la matriarca eternos– quienes heredan a sus hijos la desgracia que definirá sus vidas.

En la novela más reciente de Juan Pablo Villalobos, *El pasado anda atrás de nosotros*, no es la herencia familiar el origen de la desgracia, sino la reticencia a dejar ir el pasado, convertirse en nada y que se amontone con el resto de los días vividos en un desván perpetuo.

El protagonista de esta historia se encuentra en una dicotomía: es alguien que se impide a sí mismo abandonar su hogar, a la vez que se encuentra en el exilio. Alguien que persigue una vida diferente a la de Lagos, pero sin haberse marchado del todo.

Para contar esta ambivalencia, el autor emplea la tensión y el humor, como si estos componentes fueran parte central del carácter mexicano, el sitio desde el cual nacen las historias que se desarrollan en este país.

Lo dijo en alguna línea: "La vida no es así, o mejor dicho, la vida no es así en México".

Autor: Juan Pablo Villalobos Editorial: Anagrama Número de páginas: 256

#### La función social de la historia

En este título, el académico mexicano Enrique Florescano arranca con una puntualización: la historia no comenzó en la Grecia clásica, como se acostumbraba enseñar en las aulas desde el siglo XIX; tampoco es un oficio creado por los cultivadores de la escritura.

Concebido como el testamento intelectual de uno de los historiadores mexicanos más importantes de todos los tiempos, en este libro el lector realizará un viaje de la mano de Enrique Florescano (1937-2023), en el que se entenderá cuál es la finalidad de estudiar historia, por qué debemos asomarnos al espejo del pasado y cómo éste se repite mecánicamente.

Como advierte en el capítulo "La forja del ciudadano", citando a Eric Hobsbawm, "el conocimiento del pasado es la clave del código genético por el cual cada generación reproduce sus sucesores y ordena sus relaciones, donde el pasado fue el modelo para el presente y el futuro".

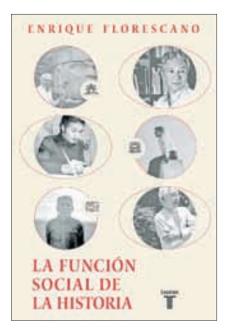

Autor: Enrique Florescano Editorial: Taurus Número de páginas: 345

# Uno de le sis es Gu más vil r destruye nombre, gía. Esta figu

# sis e más dest nom gía. Esta prec toda sobi y po mer Tr vani

Uno de los cuatro jinetes del Apocalipsis es Guerra. Es el odio humano en su más vil representación, que consume y destruye todo lo que toca, sin importar nombre, raza, causa, religión o ideología.

Lo invisible en todas partes

Esta figura queda representada con precisión en el libro *Lo invisible en todas partes*, que conjunta historias sobre las brutales vivencias de soldados y pobladores italianos durante la Primera Guerra Mundial.

Traducida por Federico Mastrogiovanni, la obra invita a la reflexión del origen de la violencia, de la desesperación, y cómo estos sentimientos se transforman en un llamado colectivo hacia la muerte y la locura.

Autor: Wu Ming (sinónimo en chino de anónimo) Editorial: Fondo de Cultura Económica. Número de páginas: 211

#### Un elefante en la habitación

¿Quién se anima a mirar a los ojos a sus propias vulnerabilidades?

Conocer los problemas de otros, sus contradicciones y dualidades, a veces resulta la forma más adecuada para abordar con compasión y fortaleza nuestros propios fantasmas.

Juan Tonelli reúne en este libro historias de gente común con el fin de retratar y explorar distintos aspectos y tensiones de nuestra vida cotidiana, recorriendo temas como el miedo, las contradicciones, el dolor, los traumas y las carencias que nos condicionan, así como todo lo que sentimos y no podemos expresar.

La mayoría de estos relatos están escritos en primera persona, tal como fueron contados por sus protagonistas: seres lastimados, fantasiosos, aterrorizados, a veces delirantes, que nos permiten reflejarnos como en un espejo y mirar eso que nos ocupa tanto espacio, pero no nos animamos a enfrentar.



Autor: Juan Tonelli Editorial: Grijalbo Número de páginas: 191 **DE PUEBLO PESQUERO A ENCLAVE DIGITAL** 

# Shenzhen: viaje a la cuarta revolución industrial

Tecnología más allá de los videojuegos // La red 5.5G y su aplicación en manufacturas, campo y el petróleo

**DORA VILLANUEVA** 

SHENZHEN

México se encuentra en los primeros pasos del despliegue de la tecnología de quinta generación de tecnología móvil (5G) -ni una décima parte de la población usuaria de Internet tiene la opción de optar por ella-; mientras en la ciudad de Shenzhen, el enclave chino de tecnología, la apuesta ya se centra en la avenida 5.5G, un salto en velocidad que permitirá acelerar la expansión del Internet de las cosas, lo mismo que la conducción autónoma de vehículos

En sus oficinas centrales, Huawei exhibe cuáles son las capacidades de la nueva apuesta ya en proceso de comercialización. En su Parque 5.5G, un pequeño vehículo sin tripulantes que sirve como parte de la exhibición, avanza y frena, incluso da tumbos sin moverse de su lugar cuando sus radares detectan personas a menos a tres metros de distancia. El móvil termina su demostración entregando productos que lleva en una cabina aún más pequeña.

De acuerdo con estimados de Ericcson, hasta el año pasado México era el país de América Latina y el Caribe con un mayor número de usuarios de 5G. La compañía

estimó que hasta el cierre de 2023, de los 28 millones de consumidores activos en la región, cerca de una cuarta parte, 6.6 millones, se encontraban en las ciudades mexicanas que cuentan con la infraestructura para dar el servicio.

La 5G en sí misma ya plantea el primer hito de lo que algunas voces del sector se han abocado en llamar "la cuarta revolución industrial": una herramienta que más allá del acceso directo de usuarios de videojuegos o redes sociales, implica la automatización de procesos en las manufacturas, el campo, la explotación petrolera y demás sectores que podrán programar máquinas con capacidad de reacción similar a la del cerebro humano.

De acuerdo con el Ericsson Mobility Report, publicado a finales del año pasado, se estima que sea hasta 2029 cuando la 5G alcance su pico de cobertura y potencial en América Latina y particularmente en México. Eso no implica que deje de crecer a la vez la 4G, pues el acceso a la última tecnología también está condicionado por el poder adquisitivo de las personas y los recursos para hacerse de un equipo lo suficientemente actualizado.

Telcel y AT&T ya lanzaron desde hace al menos dos años sus primeros servicios comerciales de 5G, focalizado en algunas ciudades. Parte de la infraestructura física para el despliegue, de inicio antenas, ha sido adquirida con Huawei.

Acelerar el despliegue de esta tecnología gira en torno a un negocio multimillonario, que se considera en sí mismo un impulso a la actividad económica mundial. Un estudio de GSMA -la organización de operadores móviles y compañías relacionadas-destaca que "en 2030 se espera que la 5G genere 960 mil millones de dólares en PIB (producto interno bruto), y que la mayoría de los beneficios provengan del espectro de banda media".

En América Latina apenas se han empezado a hacer las inversiones para el despliegue de la 5G. Shenzhen es la antípoda. Constituida como la primera Zona Económica Especial de China a finales de la década de los 80 del siglo pasado, la urbe costera dio un salto en el tiempo; de ser un pueblo pesquero ahora es el enclave tecnológico que incluso está atrayendo migración de Hong Kong y se dedica a exportar tecnología.

En un recorrido por las instalaciones de Huawei, se explica que parte de las capacidades de la 5.5G se relaciona con acelerar la expansión del Internet de las cosas -la red de dispositivos conectados a Internet, entre ellos y la nube-; ahondar los desarrollos de transporte y ciudades inteligentes; entretenimiento y otras aplicaciones de inteligencia



En el Parque 5.5G de Huawei se exhibe un vehículo sin tripulantes que deja de avanzar cuando sus radares detectan personas a menos de tres metros de distancia. Foto La Jornada

artificial, como dar un nivel de autonomía 4 a los vehículos, lo que implica prescindir de la intervención humana.

La latencia –el lapso que tarda la señal en ir de un punto a otro- que con la 5G ya implica respuestas de red en un milisegundo con alta confiabilidad, con la 5.5G esa velocidad

es 10 veces superior; para un usuario en un dispositivo personal puede pasar de un gigabit por segundo a 10; y abre también la puerta a crecer en hasta 10 veces las redes privadas autónomas -de máquina a máquina- y alcanzar 100 mil millones de dispositivos conectados a

# Automatización de procesos optimiza producción y reduce siniestralidades

**DORA VILLANUEVA** 

SHENZHEN

Tecnologías que podrían pensarse tan inmateriales, como la inteligencia artificial (IA), la 5G o la nube, se concretan en industrias tan antiguas como la minería petrolera y no petrolera, y en grandes instalaciones logísticas como las aduanas. los puertos y los aeropuertos. Su objetivo es hacer "más automatizados" los procesos y reducir la siniestralidad en la que participa la mano humana.

En una serie de recorridos, en el marco del Compass Cloud 2024, trabajadores de Huawei explicaron que en algunos de estos sectores la tecnología permite "modificar" el entorno o condiciones de un trabajo, reducir las siniestralidades y hacer más eficientes los procesos

Entre los servicios que se ofrecen a puertos se cuenta el diseño de carreteras y estantes virtuales que permiten planificar el acomodo de contenedores para hacer más eficiente su despacho y movimiento. Sumado a ello, las grúas muelle, en lugar de controlarse directamente en torres de más de 40 metros de altura, se pueden manejar a kilómetros de distancia.

Lo mismo sucede en la mineria, con camiones, excavadoras y grúas no tripuladas. Desde una consola a dos pantallas –similares a las de cualquier videojuego de carreras en un arcade- un operador puede mover el vehículo a distancia. Compañías como Steel Group y Jiuquan Iron han incorporado este tipo de maquinaria para reducir la siniestralidad y evitar accidentes de los trabajadores.

De acuerdo con lo expuesto por Huawei, estas tecnologías pueden reducir en hasta 70 por ciento el número de trabajadores en zonas que pueden ser riesgosas -como ejemplo, las minas de carbón, insumo principal de la energía consumida en China-. Sin embargo, no se explica el impacto neto en el empleo o si todos estos trabajos pueden ser remplazados con algún tipo de capacitación para manejar máquinas.

Trabajadores de la compañía explican que los servicios de IA y 5G también se aplican en análisis topográficos de campos petroleros; a la vez, con el despliegue de fibra óptica se pueden hallar problemas en ductos de hidrocarburos. Una red de sensores de movimiento, al detectar vibraciones o movimientos activa las cámaras y puede medir de manera remota temperatura y focalizar las fugas.

En aeropuertos, el ejemplo más a la mano es el de Shenzhen, donde la documentación de maletas ya se puede hacer directamente con una máquina, en lugar de pasar



a un mostrador. Trabajadores de Huawei explican que ahí el uso de nuevas tecnologías hizo que en su primer año, el quinto aeropuerto más grande de China aumentara 33 por ciento sus operaciones. Ahí se asignan puestos de estacionamiento a 92 aviones diariamente y se controlan más de 60 rutas.

Como parte de las herramientas integradas a la nube, se explicó que en los despachos aduaneros, con

▲ En el aeropuerto de Shenzhen. la documentación de maletas se hace directamente con una máquina, sin pasar a un mostrador. Foto La Jornada

inspecciones en línea, móviles y por video, la revisión de mercancías se puede hacer en 10 segundos, frente a los 5 minutos promedio que tarda en instalaciones tradicionales.

**ASESINA TEL AVIV A DECENAS DE MILICIANOS** 

# Continúan ataques israelíes en Gaza pese a la orden de la CIJ

Critica GB el fallo del alto tribunal // España recuerda a Netanyahu que está obligado a cesar hostilidades en Rafah



**AFP Y EUROPA PRESS** 

Pese al fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para detener la operación militar sobre Rafah, Israel continuó ayer los bombardeos en la ciudad del sur y otras localidades de la franja de Gaza en ataques que se saldaron con decenas de muertos, informó Al Jazeera.

A lo largo del territorio palestino, testigos y periodistas de la agencia Afp reportaron bombardeos de las tropas israelíes, como en Jan Yunis, en el sur, y la ciudad de Gaza y Jabaliya en el norte.

El ejército del premier Benjamin Netanyahu anunció que varios milicianos murieron en "combates cuerpo a cuerpo" antier en Jabaliya y por "disparos de tanques" en otras localidades. También afirmó haber "eliminado una célula terrorista" en Rafah.

La 98 división de las fuerzas armadas israelíes informó de la muerte de "decenas de terroristas" en Jabaliya, donde fueron "destruidas infraestructuras milicianas, puntos de lanzamiento de cohetes", señaló en un comunicado.

Decenas de milicianos fueron eliminados en combates cara a cara y en ataques directos de las fuerzas aéreas, mientras un bombardeo aéreo eliminó a un equipo de francotiradores de Hamas", que llevaba días operando.

Efectivos de la división 99 mata-

ron a varios "terroristas" en enfrentamientos y disparos de tanques de guerra en el centro del enclave.

la zona en busca de armamento e infraestructuras de Hamas, tras lo cual el ejército, expuso, localizó y destruyó refugios del grupo islamita que servían de arsenales.

tiene que acatar de inmediato;

Albares, recordó a Israel que "las medidas cautelares dictadas por la CIJ son obligatorias. También rehenes y el acceso a la asistencia humanitaria", añadió.

La máxima instancia judicial de la ONU ordenó el viernes a Israel detener su operación en esta ciudad fronteriza con Egipto y cualquier otra acción que pudiera provocar la "destrucción física total o parcial" del pueblo palestino en Gaza.

cerró a principios de mes al comenmientras que a Hamas ordenó la

El tribunal no tiene medios para hacer cumplir sus fallos. Ni Israel ni Hamas atendieron sus demandas.

La decisión de la CIJ fue bien recibida por Emiratos Arabes Unidos y Arabia Saudita, que apuntó que

En Rafah, se dio muerte a un

"comando terrorista" y se registró

Por su parte, España recordó que la orden de la CIJ es vinculante y se

El canciller español, José Manuel el alto el fuego, la liberación de los

La CIJ también exigió la apertura del paso fronterizo entre Egipto y Gaza en Rafah, puerta de entrada de la ayuda humanitaria que Israel zar sus operaciones en la ciudad, liberación de los rehenes.

debería incluir "a todas las regiones palestinas". En cambio, el gobierno británico, rechazó el mandato de la

corte y afirmó que sólo servirá para

"reforzar a Hamas". Por su parte, Tel Aviv anunció que la próxima semana se reanudarán las negociaciones con Hamas sobre las condiciones de un alto el fuego en la guerra que ha dejado hasta ahora 35 mil 903 muertos en Palestina, según estimaciones del Ministerio de Salud gazatí.

Ayer, un alto funcionario israelí indicó a la Afp, bajo anonimato, que su país tenía "la intención de reanu-

dar las conversaciones esta semana y que hay un acuerdo".

Medios de comunicación israelíes indicaron que el jefe del Mossad-el servicio de inteligencia-, David Barnea, acordó un nuevo marco para las conversaciones durante las reuniones en París con el director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, William Burns, y el primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahman al Thani.

En tanto, la distribución de ayuda humanitaria a través del muelle flotante instalado por Estados Unidos quedó afectada, luego de que

▲ En la imagen de arriba, uno de los buques estadunidenses encallados frente al muelle flotante en la costa de Gaza. Sobre estas líneas, algunos de los heridos de un reciente ataque israelí atendidos en el Hospital de los Mártires de Al Aqsa en Deir al Balah. Fotos Afp

ayer el oleaje frente a las costas de Gaza provocó el desprendimiento de una parte del mismo y provocó que cuatro buques militares

# Bombardeo ruso en centro comercial de Ucrania deja 11 muertos

# Hay 40 heridos y 16 desaparecidos; Zelensky acusa terrorismo

AFP, EUROPA PRESS Y SPUTNIK

El avance ruso sobre la ciudad ucrania de Járkov continúa. Un bombardeo sobre un hipermercado mató a once personas y dejó 40 heridos, entre las al menos 200 personas que se encontraban en el lugar, informó el presidente ucranio, Volodymir Zelensky, quien además aseguró que Ucrania frenó la ofensiva enemiga en el territorio, y que los rusos perdieron ocho veces más soldados que las filas ucranias. El gobernador de Járkov, Oleg

Synegubov, indicó que las víctimas "murieron en el lugar" y 16 están desaparecidas, dos de ellas "eran empleados del hipermercado", aseguró en su cuenta de Telegram.

Por su parte, el alcalde de la localidad atacada, Igor Terejov indicó que "hay reportes de varios desaparecidos, y numerosos heridos. A juzgar por lo visto, el ataque tenía como objetivo el centro comercial, donde había mucha gente. Esto es terrorismo puro", opinó.

Zelensky manifestó que este ataque es "otra expresión de la locura rusa porque sólo los locos, como Putin, son capaces de matar y aterrorizar así a la gente", al resaltar que se trató de un "objetivo civil, donde había cientos de visitantes y trabajadores".

El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, defendió ayer que Kiev bombardee objetivos en territorio ruso siempre que sean de naturaleza militar, como parte de su estrategia de defensa, al tiempo que el G-7, foro político que incluye a siete de las mayores economías del mundo, planea nuevas sanciones contra Moscú, así como el comienzo del

financiamiento a Ucrania con los activos congelados a la Federación Rusa.

En una entrevista con The Economist, Stoltenberg se refirió de manera discreta a Washington, que prohibió a Kiev el uso de su armamento para atacar posiciones dentro de Rusia, también argumentó que "quizás es hora de que algunos aliados consideren levantar esas restricciones".

En tanto, ministros de Finanzas del G-7, en una reunión en Italia, declararon de manera conjunta ayer: "estamos comprometidos a imponer más sanciones financieras y económicas para reducir las fuentes de ingresos de Rusia y su capacidad para librar la guerra contra Ucrania". En la reunión, el G-7 dio cuenta de "avances" en su proyecto de ayudar a Ucrania para transferirle los intereses generados por los activos rusos congelados, y esperan un acuerdo en la cumbre de junio.

El presidente estadunidense, Joe Biden, reiteró ayer su rechazo a enviar soldados de su país a Ucrania, y destacó el liderazgo global de Washington.

"No hay soldados estadunidenses en guerra en Ucrania. Estoy decidido a que siga siendo así, pero nos mantenemos firmes con Ucrania y estaremos con ellos", expuso el político demócrata, dirigiéndose a la promoción de graduados de la academia militar de West Point.

# Reprimen en Francia movilización contra petrolera; arrestan a 201

Los activistas denuncian que los bonos de carbono no compensan el daño ecológico por extraer hidrocarburo

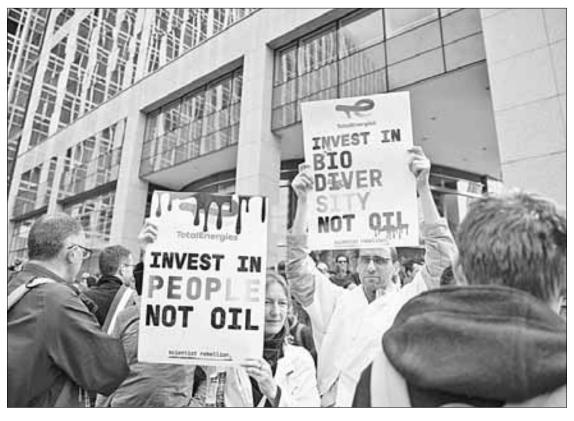

SPUTNIK

La policía de Francia detuvo a 201 activistas que protestaban frente a las sucursales de la compañía Amundi, accionistas de la empresa energética Total Energies, informó antier la cadena BFMTV.

De los arrestados, 188 fueron puestos en libertad ayer mientras 13 seguían bajo custodia policial, reportó el diario francés *Le Monde*.

Los manifestantes señalaron a Amundi como "uno de los principales accionistas del gigante petrolero Total Energies", que asegura que realiza una compra multimillonaria de bonos de compensación por la emisión de dióxido de carbono, pero cuyas actividades extractivas causan perjuicio de la población quichua de la Amazonía peruana.

La Prefectura de la Policía francesa comunicó que la protesta en París tuvo lugar antier "frente a las oficinas de la gestora de activos Amundi, el día de la junta general de accionistas", indicó la televisora.

El plan de los manifestantes era interrumpir el encuentro de inversionistas, pero al enfrentarse a "una numerosa presencia policial" cerca de la sede de Total Energies, decidieron dirigirse al barrio de Montparnasse, donde se encuentra el edificio de Amundi.

Los ecologistas intentaron entrar en el edificio de la empresa coreando consignas, pero los guardias de seguridad privada impidieron su avance lanzando agua a presión y los ecologistas, en respuesta, pintaron la fachada de la sede corporativa con aerosol y rompieron algunas ventanas. En la movilización se reportaron también 10 heridos entre los agentes de las fuerzas del orden.

Amundi aseveró que "presentaría una denuncia debido a la violencia perpetrada contra las personas y los daños materiales".

Un artículo sobre el tema de Radio France Internacional advierte que, a que pesar de la crisis climática y de las recomendaciones científicas de reducir el uso de energías fósiles, Total Energies, una de las cuatro mayores empresas de hidrocarburos del mundo, que obtuvo más de 20 mil millones de euros de ganancias en 2023, prevé incrementar la extracción petrolera en los próximos años. Para compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero, la empresa invirtió en proyectos de preservación de los



Denuncian ecocidio de Total Energies en la Amazonía peruana Activistas de Scientist Rebellion participaron en la protesta organizada por Extinction Rebellion frente a las oficinas del administrador de activos Amundi. Foto Afp

bosques que absorben dióxido de

carbono.

En la Amazonía peruana por ejemplo, Total Energies aportó más de 80 millones de dólares al parque nacional Cordillera Azul, una reserva de 1.3 millones de hectáreas de bosque y lagos y ríos en perfecto estado de conservación.

A cambio de esta inversión, la multinacional obtuvo bonos de compensación de emisión de carbono y continúa extrayendo petróleo.

Este mecanismo de compensación, promovido por la Organización de Naciones Unidas, es cada vez más criticado por las organizaciones no gubernamentales ecologistas, pues estiman que no ayuda a reducir realmente las emisiones de gases de efecto invernadero y tampoco trae beneficios a las poblaciones locales, como los quichuas de la Amazonía peruana.

Su lideresa, Marisol García Apagueño, quien participó en la protesta de París, denunció que el proyecto petrolero en aquella zona "se hizo a espaldas de las comunidades indígenas que viven hace cientos de años en la región y fue sinónimo de despojo de tierras, división y violencia contra la población".

# Pronostican temporada con más huracanes de elevada intensidad

DE LA REDACCIÓN

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) alertó antier de una temporada de huracanes "superior a la media" en el Atlántico Norte en 2024, a consecuencia del aumento de la temperatura de los océanos y al desarrollo previsto del fenómeno meteorológico de *La Niña*, que provoca un enfriamiento significativo de las aguas.

"Basta con que un huracán toque tierra para hacer retroceder años de desarrollo socioeconómico. Por ejemplo, el huracán *María* en 2017 le costó a Dominica al menos 800 por ciento de su producto interior bruto", explicó el secretario general adjunto de la OMM, Ko Barrett.

En la estadística de décadas registrada, en un año promedio se producen 14 temporales con vientos superiores a 65 kilómetros por hora.

Sin embargo, este año se esperan entre 17 y 25 tormentas, de las cuales entre cuatro y siete "podrían convertirse en huracanes de gran intensidad, caracterizados por vientos de al menos 178 kilómetros por hora", cuando "la media es de tres grandes huracanes al año", destacó la organización meteorológica.

## Calor oceánico récord

"Tenemos que estar especialmente atentos este año debido al calor oceánico, casi récord en la región donde se forman los huracanes del Atlántico y al fenómeno de *La Niña*, que juntos crean las condiciones para una mayor formación de tormentas."

La agencia de la Organiza-

ción de Naciones Unidas (ONU) informó que entre 1970 y 2021, los ciclones tropicales, incluidos los huracanes, fueron la principal causa de pérdidas humanas y económicas en todo el mundo, con más de 2 mil catástrofes.

"A pesar de ello, el número de víctimas mortales disminuyó de más de 350 mil en la década de los años 70 a menos de 20 mil entre 2010 y 2019", en tanto, "las pérdidas económicas registradas entre 2010 y 2019 ascendieron a 573 mil 200 millones de dólares.

# Inundaciones afectan a 1.7 millones de brasileños

Brasil sufre este año un fuerte impacto por fenómenos meteorológicos. Las fuertes lluvias en Río Grande del Sur dañaron 93 por ciento de las ciudades y pueblos de ese estado brasileño, siendo hasta ahora el mayor siniestro relacionado con el clima en esa zona del país.

El organismo explicó que cuenta con un saldo preliminar de 163 muertos y alrededor de 580 mil desplazados, de los cuales todavía hay más de 65 mil personas en albergues temporales.

Por su parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados aseguró que trabaja desde el principio de la emergencia, en coordinación con las autoridades brasileñas, en la asistencia a la población damnificada en la que se incluyen a 43 mil refugiados que precisan protección internacional.

Los pronósticos meteorológicos, señaló el informe, indican que continuarán las lluvias durante los próximos días con fuertes vientos, tormentas eléctricas y posible granizo en algunas zonas.

# Estancada la *ley George Floyd* a cuatro años de crimen racial

PRENSA LATINA Y EUROPA PRESS

WASHINGTON

A cuatro años del asesinato del afroestadunidense George Floyd a manos de un policía blanco en Minnesota, los esfuerzos en Estados Unidos para aprobar reformas de la justicia penal parecen estancados.

El trágico suceso trascendió en un escalofriante video que mostró el momento en el que el entonces oficial de policía de Minneapolis Derek Chauvin presionó una de sus rodillas contra el cuello de Floyd, que yacía en el suelo, durante 9 minutos y 29 segundos, pese a sus gritos de "No puedo respirar".

La autopsia determinó que el corazón de Floyd dejó de latir mientras estaba sometido por Chauvin y que su deceso fue un homicidio causado por un paro cardiopulmonar. Chauvin fue condenado a 22 años y medio en prisión. El presidente Joe Biden dijo ayer que la muerte de Floyd cambió el mundo y "estremeció la conciencia de nuestro país".

Agregó que como resultado de lo ocurrido "fuimos testigos de uno de los movimientos por los derechos civiles más grandes en la historia de nuestra nación (Black Lives Matter), en el cual personas de todos los sectores marcharon contra el racismo y la injusticia sistémica". Biden admitió que las comunidades negras y latinas "a menudo han soportado el embate de la injusticia".

Sin embargo, desde 2020 los esfuerzos por llamar la atención sobre el racismo sistémico, como la *ley federal de justicia policial George Floyd*, quedaron estancados.

# China concluye maniobras militares de dos días alrededor de Taiwán

Luego del operativo, Taipei reitera voluntad para conversar con Pekín

DANIEL GONZÁLEZ DELGADILLO

El presidente de Taiwán, Lai Chingte, volvió a ofrecer conversaciones a China hoy, después de dos días de ejercicios militares de Pekín, cerca de la isla. El mandatario, quien primero calificó la operación como "flagrante provocación" al orden internacional, dijo este domingo que esperaba con interés "mejorar el entendimiento mutuo y la reconciliación".

El jueves y el viernes pasados, China llevó a cabo la operación Espada conjunta-2024A, con la intención de probar su capacidad para "tomar el poder" y controlar las áreas estratégicas de

Las maniobras se desarrollaron principalmente en el norte, sur y este de la isla e incluyeron el despliegue de buques, aviones, soldados e incluso lanzadores de misiles, que fueron movilizados para rodear

Anteanoche, el ejército publicó un video, citado por la agencia Afp, en el que se ven camiones lanzamisiles listos para disparar, oficiales a bordo de buques mirando con prismáticos los barcos taiwaneses y soldados en uniforme, proclamando su lealtad al Partido Comunista de China.

Las autoridades taiwanesas indicaron que antier detectaron decenas de barcos y 111 aeronaves, entre ellas cazas Su-30 y bombarderos H-6 con capacidad nuclear, de las cuales 46 cruzaron la línea media



Después, el ministro de Defensa de la isla, Wellington Koo, devolvió a su estado normal lo que denominó el centro de operaciones de guerra, y pidió al personal del área que "continúe aumentando sus capacidades de combate reales".

Los ejercicios chinos comenzaron tres días después de que Lai asumió el cargo con un discurso denunciado por el gigante asiático como "confesión de independencia".

Antier, el vocero del Ministerio de Defensa de China, Wu Qian, acusó al líder cesionista de estar "empujando a nuestros compatriotas de Taiwán a una peligrosa situación de guerra".

Pekín considera a Taiwán como una de sus provincias que no ha conseguido reunificar con su territorio desde el final de la guerra civil y la llegada de Partido Comunista al poder en el continente, en 1949.

En un discurso durante una reunión de su Partido Democrático Progresista en la ciudad sureña de Tainan, Lai pidió a China que "comparta con Taiwán la pesada responsabilidad de la estabilidad regional", según comentarios facilitados por su partido.

#### Mejorar el entendimiento

Lai dijo también que "esperaba mejorar el entendimiento mutuo y la reconciliación con China a través de intercambios y cooperación, creando beneficios mutuos hacia una posición de paz y prosperidad

Agradeció a Estados Unidos y otros países sus muestras de preo-

Un motociclista y su acompañante observan el aterrizaie de un avión de la fuerza aérea en la ciudad taiwanesa de Hsinchu, mientras la operación china Espada conjunta rodeaba el estrecho. Foto Afp

cupación por las maniobras chinas. "La comunidad internacional no aceptará que ningún país cree olas en el estrecho de Taiwán y afecte la estabilidad regional", añadió.

Se espera que el ministro de Defensa chino, Dong Jun, y su par estadunidense, Loyd Austin, se reúnan la próxima semana en una conferencia de defensa en Singapur, informó el Pentágono en un comunicado.

Con información de Reuters

# India reanuda sus elecciones

**AFP Y PRENSA LATINA** 

NUEVA DELHI

India reanudó ayer elecciones generales, cuya duración es de seis semanas, con votaciones en la capital. Ahí se encuentran los principales opositores del primer ministro, Narendra Modi, quienes denunciaron una campaña judicial en su contra.

Modi, jefe del gobierno nacionalista de 73 años, conserva altos niveles de popularidad tras una década en el poder, y su partido Bharatiya Janata (BJP) se perfila para una tercera victoria en estos comicios, indicaron analistas

El estado de Delhi, bastión del opositor partido Aam Aadmi (AAP, por sus siglas en hindi) es de gran influencia en ese territorio, a decir de algunos ciudadanos afines y contrarios a la organización partidista, indicaron medios locales.

La polémica se hizo presente en el AAP, pues varios de sus máximos dirigentes fueron acusados de presuntas irregularidades relacionadas con supuestos fondos de dinero.

El ministro principal de Delhi, Arvind Kejriwal, uno de los líderes destacados de la alianza de partidos del AAP que quiere desbancar al BJP, pasó semanas en prisión este año por un caso de presunta corrupción.

La Corte Suprema dejó en libertad bajo fianza al político de 55 años, que se lanzó a la campaña electoral en contra de lo que definió como "dictadura" naciente.

Especialistas indicaron que las perspectivas del primer ministro se afianzaron con las mencionadas investigaciones judiciales contra sus oponentes, las cuales generaron inquietud del comisionado de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, Volker Turk, y varias ONG sobre la ecuanimidad del proceso electoral.

En la penúltima etapa de este extenso cronograma que casi llega a su fin, votarán en India por 58 miembros de la Lok Sabha (Cámara Baja del Parlamento) loca-

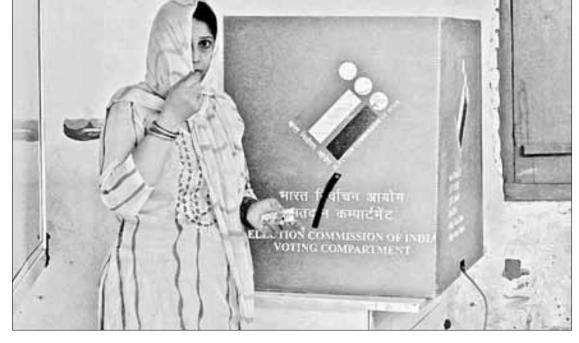

lidades de Delhi, Haryana, Bihar, Jharkhand, Jammu y Cachemira, Odisha, Uttar Pradesh y Bengala Occidental.

El partido que obtenga la mayoría relativa formará el gobierno y nombrará primer ministro a uno de sus candidatos ganadores.

En Odisha, además, se decidirá,

de manera simultánea, a los 42 integrantes de la asamblea parlamentaria estatal.

La duración de seis semanas de las elecciones, entre otros factores, se debe a su densa población, que consta de más de mil 400 millones de habitantes, y a su extensión territorial, aseguran expertos.

▲ Una ciudadana, luego de depositar su voto en Ghata, en las orillas de la ciudad de Gurgaon. La duración de seis semanas de los comicios se debe, entre otros factores, a que en el país existen mil 400 millones de habitantes, de acuerdo con especialistas.

SIGUE EN ARGENTINA LA CRISIS SOCIAL

# Milei llega a la fiesta patria sin aval del Senado a su ajuste económico

# Levantan con represión bloqueo vial en el itinerario del presidente

**STELLA CALLONI** 

CORRESPONSAL **BUENOS AIRES** 

En la conmemoración del comienzo de la independencia de Argentina, el 25 de mayo de 1810, el presidente Javier Milei asistió por primera vez como mandatario al oficio religioso (Te Deum) en la Catedral Metropolitana, donde escuchó las palabras del arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, quien en su homilía advirtió que "había que acompañar con hechos y no sólo con palabras el esfuerzo de la gente" instando a actuar "sin demora ante situaciones impostergables, como la malnutrición infantil, la falta de acceso a la educación y a la salud, así como a la precariedad de los jubilados" mediante "políticas públicas" que acompañen el "enorme esfuerzo" del pueblo.

En su lenguaje religioso se interpretó que se dirigía a Milei y a sus funcionarios; reclamó que hay que "mirar con empatía a los desfavorecidos", criticó la "insensibilidad" y solicitó "un compromiso real con quienes sufren". Se refirió también a las "parálisis de nuestro pueblo", cuya solución no se puede postergar, ya que, "en nombre de un futuro prometedor, generaría consecuencias nefastas e irreversibles en la vida de las personas".

Continuó el arzobispo -cercano al papa Francisco– señalando que "el pasado nos enseña que todo lo que amamos se puede destruir con base a la instrumentalización y el odio, ya que priva al cuerpo social de las defensas naturales contra la desintegración y la fragmentación social, rédito instantáneo para los saqueadores de turno, e incapacidad para pensarnos como nación".

#### Arzobispo llama a la empatía con el pueblo

Agregó que "hay pocas cosas que corrompen y socavan más a un pueblo que el hábito de odiar", dijo monseñor García Cuervo, ante el no disimulable fastidio de los más fundamentalistas funcionarios.

Esto sucede cuando el discurso oficial y las acciones de los seguidores de la oficialista Libertad Avanza son cada vez más agresivos, como el autoritarismo y las presiones que la oposición política advierte como una "forma de chantaje", lo que se hace visible ante la negación y la tardanza en enviar el dinero de coparticipación a las provincias, con el fin de obligar a los gobernadores a que firmen la ley de bases.

Desde este primer acto tradicional, Milei y su comitiva caminaron hacia la casa Rosada (gubernamen-



Mayo", que al final quedó en nada. Su desapego respecto a las provincias es cada vez más notable, como sucede en el caso de Misiones, donde las manifestaciones son cada vez más numerosas: la policía sigue ocupando las instalaciones de la dependencia policial Comando Radioeléctrico, y cuando a los docentes y trabajadores de sanidad se continúan uniendo diversos sectores, incluyendo empresariales, en demanda de aumento salarial, y sobre las protestas referidas se cumplen ya 10 días sin respuesta.

Sin embargo, Milei decidió ir a la capital cordobesa, provincia que se ha transformado en un nicho de la derecha, especialmente de Propuesta Republicana (Pro), cuya presidencia partidista retomó el ex presidente Mauricio Macri, y el sector más derechista de la Unión Cívica Radical (UCR), que tienen allí su fuerte.

Antes de su llegada a Córdoba hubo tensión y serios incidentes en el trayecto desde el aeropuerto hasta el centro de esa capital, donde los trabajadores estatales y de la Central de Trabajadores Argen-

tinos (CTA) bloquearon la autopista y fueron reprimidos duramente por la gendarmería, dejando varios lesionados por golpes, y una mujer detenida, para despejar la vialidad por donde debía pasar Milei. Incluso quemaron varias llantas de automóviles.

## Gas pimienta "en reversa"

Cuando los gendarmes arrojaron el gas pimienta contra los manifestantes, un fuerte viento hizo que el gas fuera directo hacia los uniformados, que no tenían máscaras, lo cual impactó en las fuerzas de seguridad. Hecho insólito en este 25 de mayo, sin el calor popular de tantos festejos en la historia.

Otra cantidad de trabajadores se reunió en la Plaza San Martín, cercana al Cabildo cordobés, desde donde Milei se dirigió a los manifestantes seguidores del Pro y de los radicales con quienes se aliaron para la segunda vuelta electoral de noviembre, gracias a lo cual ganó Milei y la Libertad avanza con 70 por ciento de votos.

Ante una audiencia no pletórica pero con militantes muy activos, Milei levó un discurso referido a la efeméride independentista, repitiendo anteriores mensajes, pero

El presidente de Argentina, Javier Milei, y su vicepresidenta, Victoria Villarruel, llegan a la Catedral Metropolitana para asistir a un Te Deum en conmemoración del 214 aniversario de la independentista Revolución de Mayo. Foto Afp

llamó a un acuerdo nacional, ante el fracaso del Pacto de Mayo.

Propuso la creación de un "Consejo de Mayo" para transformar en proyectos de ley concretos una decena de los puntos de la *ley de bases*.

En ese consejo estarían representados los poderes Ejecutivo y Legislativo; los gobernadores, sindicatos y empresarios, lo cual parece difícil en las circunstancias actuales de crispación social ante los ajustes gubernamentales de shock.

No aportó nada nuevo, a decir de los analistas, sólo se observa otro esfuerzo por intentar reflotar las reformas legislativas de su plan nacional de gobierno, para evitar que la rechace el Senado o continuar con sus decretos, lo que ha llevado al país a un estado donde la Carta Magna es modificada, no por una Constituyente, sino por una serie de puntos que llevan a la disolución

# Condenan en El Salvador a 6 mexicanos por *narc*o

SAN SALVADOR

Seis mexicanos fueron condenados este fin de semana en El Salvador a 10 años de prisión por el delito de tráfico ilícito de cocaína. La sentencia fue dictaminada en el Tribunal Tercero de Sentencia de la capital.

Los narcotraficantes fueron detenidos por la marina salvadoreña el 4 de mayo de 2022, de acuerdo con información de una corte penal, y llevados a tierra el 9 de mayo del mismo año.

La embarcación en la que via-

luego de ser sacados a tierra y verificar su contenido, se determinó que contenían 809 paquetes de cocaína", mencionó el fiscal del caso. La droga fue valorada en más de 20 millones de dólares informó la fiscalía.

Los sentenciados son José Martín Ojeda Santos, Noé Mendoza López, Gabino Elorza Santos, Iván García, Gildardo Lavarriaga Rodríguez y Jesús Daret Nicanov Rodríguez.

Por otra parte, el presidente dalvadoreño, Nayib Bukele anunció ayer que su gobierno desplegó

jaban fue intervenida y en ella "se 2 mil soldados y mil policías armaciudad de Apopa (norte), en busca de remanentes de pandillas.

"Luego de varias denuncias ciudadanas, instalamos un cerco de seguridad en las colonias Tikal 1, 2 y 3, Valle del Sol y La Chintuc, en Apopa", señaló el mandatario en su cuenta en la red social X.

#### Refuerza Bukele su batalla contra pandillas

Bukele compartió imágenes en video de uniformados caminando por las calles armados con fusiles y

portando chalecos antibalas.

soldados y oficiales se adentraron en los cinco barrios, donde instalaron retenes vehiculares en las entradas de varias calles y pasajes.

Apopa es una ciudad de 131 mil habitantes a 13 kilómetros al norte de San Salvador, que ha tenido fuerte presencia de las violentas pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.

La policía confirmó en la red social X que, hasta anoche, el operativo dejó cuatro pandilleros del Barrio 18 detenidos.

Desde hace más de dos años, en

El Salvador está vigente un régimen de excepción ordenado por el jefe de Estado, bajo el cual se impulsa una "guerra" contra las pandillas.

Bukele declaró esta ofensiva tras una escalada de 87 homicidios en un solo fin de semana.

Desde que comenzaron los operativos, al amparo de un cuestionado régimen de excepción que permite hacer arrestos sin orden judicial, fueron detenidos más de 80 mil presuntos pandilleros, de acuerdo con cifras de las autoridades.

Sin embargo, grupos de derechos humanos nacionales e internacionales sostienen que entre los encarcelados hay muchos inocentes, y que la "crisis" de garantías constitucionales corre peligro de "perpetuarse" en el país.

# Matan a 2 líderes partidistas en Chiapas y Guerrero

Manuel Pérez dirigía a Morena en Simojovel y Arquímedes Díaz a PRI-PAN-PRD en Marquelia // En Oaxaca, golpean a candidato del partido guinda

**ELIO HENRÍQUEZ, SERGIO OCAMPO Y JORGE A. PÉREZ** 

CORRESPONSALES

Manuel Pérez Sánchez, uno de los dirigentes de Morena en el municipio de Simojovel, Chiapas, y Arquímedes Díaz Justo, coordinador de la alianza Fuerza y Corazón por México (PRI-PAN-PRD), en Marquelia, Guerrero, fueron asesinados a balazos. Mientras en Oaxaca, Bernardino Martínez García, candidato del partido guinda a la alcaldía de Huautla de Jiménez fue agredido a golpes; un integrante de su equipo de seguridad resultó con lesiones, informaron autoridades estatales.

La madrugada del sábado sujetos armados irrumpieron en la casa de Pérez Sánchez y lo mataron; además hirieron a su esposa, su hija menor, un hermano y un primo, refirió la Fiscalía General del Esta-

Dijo que alrededor de las 02:30 horas de ayer recibieron el reporte del homicidio en la vivienda en el municipio de Simojovel.

El fiscal del Ministerio Público de este municipio tuvo conocimiento de la noticia criminal a través del reporte del director de la policía local, quien informó del crimen de una persona y lesiones a otras cuatro, precisó la FGE. Agregó que ya realizan las indagatorias pertinentes.

En tanto, la noche del viernes, Díaz Justo, coordinador de Fuerza v Corazón por México en Marquelia, Guerrero, fue *ejecutado* por un sujeto que portaba una arma de alto

El líder regresaba de participar en la campaña de los candidatos a dicha alcaldía, Fermín Zúñiga Trujillo, y Lincer Casino Clemente, a la diputación del distrito 15, ambos de Fuerza y Corazón por México.

Alrededor de las 23 horas, cuando el ex regidor estacionaba su vehículo, un sujeto se le acercó y le disparó con una R-15. El cuerpo quedó en el asiento del chofer.

En Oaxaca, autoridades de la FGE dijeron que el abanderado de Morena a la presidencia municipal de Huautla de Jiménez, Bernardino Martínez, sufrió una agresión la mañana del sábado, y un integrante de su equipo de seguridad quedó herido. El guardia pertenece a la Agencia Estatal de Investigacio-

La FGE refirió que los hechos ocurrieron cuando Martínez García viajaba en una camioneta en calles de esa demarcación, pero un vehículo obstruía una vialidad, por lo que dos agentes de AEI que viajaban con el candidato, bajaron de la unidad y pidieron al conductor retirar su automóvil; pero éstos fueron agredidos por los ocupantes de dicho vehículo, quienes llamaron a más personas.

En la gresca resultó herido el agente, luego de lo cual la fiscalía inició una carpeta de investigación.

También se dio a conocer que la alcaldesa de San José Cosolapa, Gabriela Rosario Larriba, denunció una presunta embestida en su contra el viernes.

Señaló que fue intimidada por hombres armados de la zona, quienes la habrían encañonado. Sin embargo, no presentó ninguna denuncia oficial. El secretario de Gobierno, Jesús Romero, indicó que ya se realizan las indagatorias correspondientes.

Ayer, durante un debate de los candidatos a la presidencia municipal de la ciudad de Oaxaca, realizado en la Universidad José Vasconcelos, afuera ocurrió una riña entre militantes del Partido Verde -cuyo abanderado, Ray Chagoya, es apoyado por Noé Jara, hermano del gobernador Salomón Jara-, contra militantes de Morena que apoyan al actual munícipe, Francisco Martínez Neri, quien busca la relección.

# Levantan bloqueo de seis días en planta de Pemex en Rosarito, BC

**MIREYA CUÉLLAR** 

CORRESPONSAL TIJUANA, BC

La mañana de ayer salieron las primeras pipas con gasolina de la planta distribuidora de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Playas de Rosarito, luego de que por la madrugada los residentes del poblado Maclovio Rojas decidieron levantar el bloqueo que mantenían en las instalaciones.

Una larga fila de pipas se observó a la espera de su turno de llenado, para repartir el combustible en Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate -municipios que sufrieron el desabasto de gasolina-, luego de que los manifestantes dieron "un voto de confianza" a las autoridades para resolver el conflicto.

Los gobiernos estatal y federal ofrecieron garantías a los posesionarios de que en varias etapas conseguirán los títulos de propiedad que demandan, después de que varios gobiernos les han cobrado los terrenos que habitan sin haberlos escriturado o engañándolos con títulos apócrifos.

Deberán llegar a un acuerdo con el ejido Francisco Villa, propietario de las 197 hectáreas donde viven 4 mil familias. Será una operación de compra venta donde deberán ponerse de acuerdo sobre los mecanismos de pago. Los posesionarios plantean que el gobierno los indem-nice, porque "ya hemos pagado tres veces esos lotes", señalaron.

"Hay más estrategias si el gobierno no cumple lo que prometió", advirtió Carmen Andrade, pobladora del ejido Maclovio Rojas, al abandonar el campamento con alrededor de 600 personas que se instalaron la noche del pasado 19 de mayo en la entrada a la planta de Pemex.

# Acapulco: colectivo impulsa campaña por los desaparecidos

**HÉCTOR BRISEÑO** 

CORRESPONSAL ACAPULCO, GRO.

Integrantes del colectivo Memoria, Verdad y Justicia de Acapulco pegaron ayer fichas en el zócalo, para promover la campaña Vota por un desaparecido, con la intención de que el 2 de junio los habitantes escriban el nombre de una persona no localizada en el espacio en blanco de la boleta electoral, destinado a candidatos no registrados.

Socorro Gil Guzmán, presidenta de la asociación, explicó que a la fecha han confirmado su participación agrupaciones de 14 estados, como México, Nuevo León, Guerrero, Jalisco, Veracruz, entre otros.

Especificó que en el caso de Guerrero, familias han registrado los datos de 20 ausentes.

Gil Guzmán detalló que la intención de esta campaña es visibilizar la problemática de la desaparición forzada y que las autoridades y abanderados a cargos de elección popular se comprometan a resolver esta situación, así como impulsar la localización de sus seres queridos. Enfatizó que como madres buscadoras no tienen ningún fin político y no apoyan a ningún partido.

La activista busca a su hijo Jhonatan Romero Gil, desaparecido en 2018, por policías municipales en la costera Miguel Alemán, del centro de Acapulco. Expresó que "esta campaña se hace en nombre de nuestros desaparecidos, invitamos a las personas que van a acudir



su sutragio, que de manera voluntaria anoten el nombre de alguno de nuestros ausentes en el recuadro en blanco".

Explicó que el proyecto nació luego de que diferentes organizaciones los invitaron a formar parte de la Glorieta de los desaparecidos.

Insistió en que "esta iniciativa es para visibilizar y presionar al gobierno, para que volteen a ver a nuestros ausentes, para que no los estén desapareciendo, y para que las autoridades no digan que no hay tantas víctimas de ese delito como

Lamentó que "hasta ahora ningún candidato se ha preocupado por esta situación; se siguen extraviando personas, para eso es esta campaña, para frenar la desaparición, no solamente queremos que se preocupen por los que no están, sino por los que siguen la ausencias forzadas".

Los promotores de la campaña criticaron que los aspirantes han pretendido tapar el sol con un dedo respecto al tema, y recordaron que en las elecciones intermedias de 2021 se efectuaron algunos ejercicios, donde familiares de víc-

a las votaciones, a quien va a anular las tenemos en el registro nacional". 🛕 Un cartel de la campaña Vota por un desaparecido, impulsada por el colectivo Memoria, Verdad y Justicia de Acapulco, fue colocado en el puerto junto con la ficha de búsqueda de Alejandro Cisneros, ausente desde octubre de 2015. Foto Héctor Briseño

> timas de desaparición escribieron los nombres de sus seres queridos en los espacios en blanco. Se puede consultar mayor información en el sitio https://votaxdesaparecidos. wordpress.com/.

#### Voto de confianza

Esperanza Medina, en tanto, refirió que "no hay nada firmado en sí", pero que decidieron levantar el bloqueo como un "voto de confianza" a las autoridades correspondientes, así como ellos 'lo están dando".

Juan de Dios Escalante dijo que la próxima semana sostendrá un encuentro en la Ciudad de México, en la Secretaría de Gobernación, y por lo pronto quisieron dar "un ejemplo a la ciudadanía de cómo se pueden ir resolviendo los problemas".

El conflicto en Maclovio Rojas tiene unos 36 años, pero "hoy estamos a un paso de la solución. Son 197 hectáreas, un universo para que empecemos los procesos de titulación", indicó.

EL PARTIDO GUINDA BUSCA ARREBATAR LA CAPITAL AL PAN

# Mayoría de sondeos para la gubernatura de Puebla dan ventaja al aspirante morenista Armenta Mier

**MÓNICA CAMACHO** 

LA JORNADA DE ORIENTE PUEBLA, PUE.

A una semana de la elección en Puebla, la mayoría de las empresas encuestadoras señalan la preferencia electoral a favor de Alejandro Armenta Mier, candidato a la gubernatura, de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM-FxM-NA), quien saca una ventaja de dos dígitos a su adversario Eduardo Rivera Pérez, abanderado de la alianza Mejor Rumbo para Puebla (PAN-PRI-PRD-PSI).

En ese contexto, la estrategia de defensa del voto de ambos frentes se ha enfocado en la pugna por la alcaldía de Puebla, el segundo cargo más importante en disputa, por el que se enfrentan el empresario José Chedraui Budid, quien goza del respaldo del frente morenista, y el diputado federal Mario Riestra Piña, aspirante del bloque opositor.

Si bien Morena gobierna la entidad desde 2019 y el mandatario Sergio Salomón Céspedes tiene un nivel de aprobación de 52.8 por ciento, el partido guinda no tiene bajo su control a la capital poblana, donde habita 28 por ciento de los electores del estado; es decir, 1.3 millones.

Desde 2021, la ciudad de Puebla es controlada por el PAN, fuerza política que ha ganado la alcaldía cinco ocasiones desde la alternancia de 1996, dos de éstas llevando en la boleta a Eduardo Rivera.

La apuesta del PAN, el PRI y el PRD –alianza a la que se sumó el partido local Pacto Social de Integración (PSI)- es ganar la elección del 2 de junio a través de la capital y los municipios vecinos que también gobierna Acción Nacional como San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Cuautlancingo y Coronango.

Sin embargo, en un balance estatal, la ventaja la tiene el abanderado morenista Alejandro Armenta de acuerdo con las encuestadoras Enkoll y Mitofsky, cuyas estadísticas exhibieron una diferencia a su favor de 19 y 25 puntos entre febrero y abril, respectivamente.

En tanto, Polls.mx -que estima una preferencia latente del electorado con base en los resultados de distintas empresas demoscópicas– proyectó para el 21 de mayo posición a favor de Armenta, de 60 por ciento, y de 35 por ciento para Eduardo Rivera, lo que arroja una distancia de 25 puntos entre uno

Mientras el capital político de Eduardo Rivera se encuentra en la zona metropolitana del estado, Alejandro Armenta se dedicó a construir su proyecto político con giras permanentes por toda la entidad federativa, desde la elección de 2018 que lo llevó al Senado de la República.

Además, Armenta fue objeto de una campaña propagandística de talla estatal durante la contienda interna del partido guinda que involucró espectaculares, vallas publicitarias y lonas.

La diferencia entre Alejandro Armenta y Eduardo Rivera se acorta; en el caso de los abanderados José Chedraui y Mario Riestra, quienes reforzaron sus equipos jurídicos con especialistas en materia electoral, al prever una votación cerrada, según fuentes de *La Jornada de Oriente*.

En la elección del 2 de junio no sólo se renovará la gubernatura de Puebla, sino también los 217 ayuntamientos y las 41 curules del Congreso local, para lo cual han sido convocados a las urnas 4.9 millones de ciudadanos, convirtiendo a la entidad federativa en la quinta con el padrón electoral más grande

Puebla sólo es superado por el estado de México (13 millones de electores); Ciudad de México (7.9 millones), y Jalisco (6.6 millones), según cifras del INE.

En la renovación del Congreso de Puebla, el objetivo de Morena como partido gobernante es mantener la mayoría simple que consiguió a partir de 2018 con la suma de sus aliados electorales.

En el caso de los municipios, el PRI se ha mantenido como el instituto político con más triunfos electorales, pese a que perdió la gubernatura desde 2011, no obstante, la fuga de liderazgos hacia Morena de este año impactó en su cobertura, pues de los 59 municipios que ganó en 2021 ahora gobierna 53, por la renuncia a sus filas de seis alcaldes.







▲ De arriba a abajo, los candidatos al gobierno de Puebla, Alejandro Armenta Mier, (Morena, PT, PVEM y Fuerza por México); Eduardo Rivera Pérez (PAN-PRI-PRD-Pacto Social de Integración), y Fernando Morales Martínez, de MC. Fotos tomadas de sus páginas de Facebook

# En primer trimestre la entidad fue primer lugar nacional en asaltos a transportistas y sexto en tomas de huachicol

**PATRICIA MÉNDEZ** Y PATRICIA GUTIÉRREZ

LA JORNADA DE ORIENTE PUEBLA, PUE.

Puebla supera las tasas nacionales de los delitos de robo con violencia y de vehículos, así como de asaltos a transeúntes y transportistas, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) actualizados al tercer trimestre del año.

A ese escenario se suma que la entidad ocupó el sexto lugar con más tomas clandestinas para robo de combustible, durante el mismo periodo, también con más perforaciones ilegales para extraer gas, de acuerdo con cifras de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La situación delictiva del estado se enmarca por la constante aparición de cadáveres de personas ejecutadas, crímenes que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) han reconocido como "ajustes de cuentas" entre grupos de *narcome*nudistas que se pelean la plaza.

Según cifras del SESNSP de los primeros tres meses del año, Puebla ocupó el primer lugar nacional con la tasa más alta de asaltos a transportistas, con 8.68 casos por cada 100 mil personas en el país, mientras la media a nivel nacional fue de 1.53. Puebla superó al estado de México, Morelos y San Luis Potosí, que también sobrepasaron el promedio en el país, con 5.32, 2.94 y 2.91 respectivamente.

Asimismo, datos oficiales mues-

tran que Puebla también rebasó la tasa nacional de robos con violencia, la cual se ubicó en 33.81 casos por cada 100 mil habitantes, mientras en la entidad poblana la cifra fue de 50.89.

Las cifras oficiales indicaron que el promedio nacional de robo de vehículos por cada 100 mil habitantes es de 25.45 casos, mientras en Puebla fue de 31.76, por lo que también la superó.

Datos de Pemex que fueron difundidos por el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal, indican que durante el primer trimestre del año, el estado ocupó el lugar seis con más tomas clandestinas de huachicol, con un total de 200 puntos, cifra que fue superada por Hidalgo, con 717; Jalisco, con 705; y Tamaulipas, 351.

En cuanto al robo de gas, la empresa petrolera ubicó 141 puntos de ordeña de gas LP, y el estado obtuvo el primer lugar a nivel nacional.

En el panorama económico nacional Puebla aporta 3.4 por ciento al producto interno bruto de México, es la décima entidad con más contribución, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En ese estado radican seis millones 583 mil 278 habitantes: 52 por ciento son mujeres y 48 por ciento, hombres.

De enero a marzo de 2024, Puebla captó 727.4 millones de dólares de remesas, con base en cifras del Banco de México.

Esta entidad se situó en ese periodo en el escaño ocho como principal receptora de divisas, mismas que incrementaron 3.8 puntos por-

centuales respecto a igual periodo de 2023. Además, al cierre del año pasado, registró inversión extranjera directa por 269.8 millones de dólares, colocándose hasta el lugar 24 a nivel nacional.

De enero a diciembre de 2023, el origen de las inversiones fue principalmente de Estados Unidos, con 122.9 millones de dólares; seguido de España, con 80.7 millones de dólares; y Alemania, con 58 millones de dólares.

En tanto, en el cuarto trimestre de 2023, Puebla contaba con 2 millones 954 mil ocupados, de los cuales el 69.9 por ciento se encontraba en informalidad laboral, siendo esta la sexta tasa más alta de la República.

Además, en ese ciclo, el 43.3 por ciento de la población se encontró en pobreza laboral, es decir que lo que ganaron por su trabajo no les alcanzó para adquirir la canasta alimentaria, con base en estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

#### ELIO HENRÍQUEZ

CORRESPONSAL SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS.

Sin un contrincante de la oposición competitivo en las próximas elecciones para renovar la gubernatura, Morena se enfila a repetir en el estado el triunfo que tuvo hace seis años, ahora con el candidato Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, cuyo mayor reto será que haya votaciones en algunas regiones controladas por grupos del crimen organizado.

El senador con licencia fue inscrito por la alianza Sigamos Haciendo Historia en Chiapas, integrada por nueve institutos políticos, encabezados por el partido guinda, que en conjunto gobiernan más de 100 de los 123 municipios del estado y tienen 39 de los 40 diputados en el Congreso local.

La alianza que registró a Ramírez Aguilar está integrada por Morena, los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT), con registro nacional; así como los estatales Podemos Mover a Chiapas, Chiapas Unido, Redes Sociales Progresistas, Encuentro Solidario Chiapas, Popular Chiapaneco y Fuerza por México.

# El partido administra actualmente 40 municipios

Las principales fuerzas políticas en el estado son Morena, que administra actualmente 40 municipios y cuenta con 18 diputados locales; el PVEM administra 30 alcaldías y 10 diputados locales, y el PRI, que ganó 13 demarcaciones, cuenta con un legislador.

En el pasado sexenio, cuando gobernó Manuel Velasco Coello (aliado del presidente Andrés Manuel López Obrador), postulado por el PVEM y el PRI, Ramírez Aguilar se desempeñó como secretario general de Gobierno y luego fue presidente del Congreso estatal.

En 2018 ganó las elecciones para senador por Morena. Antes, de 2008 a 2010 fue presidente municipal constitucional de su natal Comitán, de donde antes había ocupado ese cargo de manera interina.

# Sin un contrincante fuerte, Morena se enfila a retener el gobierno de Chiapas

Votaciones en zonas bajo control de grupos criminales, el mayor reto del partido







▲ De izquierda a derecha, los candidatos a la gubernatura de Chiapas, Óscar Ramírez, de Sigamos Haciendo Historia (Morena, PVEM, PT y los partidos estatales Podemos Mover a Chiapas, Chiapas Unido, Redes Sociales Progresistas, Encuentro Solidario, Popular Chiapaneco y Fuerza por México); Olga Espinosa, de la alianza Fuerza y Corazón, integrada PAN, PRI y PRD, y Karla Muñoz, de Movimiento Ciudadano. Fotos tomadas de las páginas de Facebook de los aspirantes

Por la coalición Fuerza y Corazón por Chiapas (PRI, PAN y PRD), contenderá la diputada federal con licencia Olga Luz Espinosa Morales, quien tiene poca presencia política y cuyo hermano, César Espinosa Morales, secretario general del PRD estatal, está apoyando a Ramírez Aguilar.

Por Movimiento Ciudadano fue registrada Karla Irasema Muñoz Balanzar, enfermera de profesión, con escasa participación política en la entidad.

Ambas están muy lejos de Oscar Eduardo Ramírez en las encuestas y han sido opacadas por el gran despliegue que realiza en actos masivos de campaña en cada localidad.

#### La inseguridad, un flagelo

Por ello, más que preocuparse por el triunfo, el senador con licencia sabe que en caso de convertirse en gobernador el principal problema que tendrá que enfrentar será el de la inseguridad, debido a que en algunas regiones como la frontera y la sierra, los cárteles Jalisco *Nueva Generación* (CJNG) y de Sinaloa se disputan el territorio desde hace casi tres años.

Lo anterior ha generado enfren-

tamientos, asesinatos, desapariciones, cobro por derecho de piso, constantes bloqueos carreteros y el desplazamiento forzado de varios miles de personas, sobre todo de Frontera Comalapa y Chicomuselo.

En este último fue cometida una masacre de 11 civiles el pasado 12 de mayo, en el contexto de un enfrentamiento de varios días.

Fuentes cercanas a Ramírez Aguilar dijeron que su meta es obtener por lo menos un millón 700 mil votos, sobre todo para la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum y para los abanderados al senado y diputados federales. El padrón electoral de Chiapas es el octavo a nivel nacional; en éste se encuentran inscritos 4 millones 3 mil 327 ciudadanos.

En las elecciones del 2 de junio serán renovados 123 ayuntamientos y 24 diputados de mayoría relativa, más 16 por la vía plurinominal.

Oxchuc es la única demarcación de la entidad que se gobierna por usos y costumbres y no habrá votaciones locales ese día.

Los dos grupos que se disputan el poder en ese lugar no se han puesto de acuerdo para realizar la asamblea con el fin de renovar el concejo municipal.

# Narcoviolencia en la entidad provoca migración al norte del país y a EU

#### **ELIO HENRÍQUEZ**

CORRESPONSAL

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS.

La violencia en los años recientes ante la disputa por el territorio entre cárteles de la droga en varios municipios de Chiapas ha provocado, entre otras problemas, el incremento de la migración a Estados Unidos y al norte del país.

Paradójicamente, las remesas de los chiapanecos a sus familiares se han convertido en la principal fuente de ingresos para el estado, en el que "predomina el 'changarrerío'", señaló el investigador Daniel Villafuerte Solís, del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (Cesmeca), dependiente de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

En 2023, añadió, la entidad se

colocó en el cuarto lugar nacional en captación de remesas (que ascendieron a 4 mil 367 millones de dólares), después de Guanajuato, Michoacán y Jalisco, que tienen vieja tradición migratoria.

#### El estado con más pobreza

En entrevista, el investigador refirió que Chiapas "es el estado con mayor pobreza del país, con 3.8 millones de personas en esa condición (de un total de 5.7 millones de habitantes), de las cuales 1.6 millones corresponde a pobres extremos, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Sostuvo que además "contribuye muy poco a la riqueza nacional", pues actualmente aporta 1.5 por ciento del producto interno bruto. "Es una economía estancada durante muchos años", subrayó el economista, quien ha publicado varios libros sobre el tema.

Recordó que hace tres décadas se levantó en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en busca de justicia social y democracia participativa; "enarboló demandas elementales para la subsistencia de millones de campesinos e indígenas, pero los rezagos económicos y sociales se mantienen prácticamente inalterados y este estado sigue ocupando el primer lugar en pobreza".

Villafuerte Solís refirió que Chiapas, que se prepara para celebrar el próximo 14 de septiembre 200 años de haberse unido a México, "se convirtió en la gran despensa para el centro y resto del país: electricidad, gas, petróleo, alimentos y mano de obra barata, y hoy aporta también fuerza de trabajo a Estados Unidos".

# Predomina el changarrerío en su estructura económica

Aseguró que la entidad tiene una estructura económica en la que predomina el "changarrerío", la cual es precaria y desde hace años está estancada.

El sector más abandonado, indicó, es el primario (agropecuario y forestal), pese a que equivale a 30 por ciento de la población ocupada (661 mil 182 personas), frente a 48 por ciento del sector terciario (un millón 68 mil 184).

"Fuera del ámbito agropecuario, 80 por ciento de la población ocupada se concentra en micronegocios y pequeños establecimientos", recalcó.

De acuerdo con el también profesor del Cesmeca, Chiapas tiene el tercer lugar del país en la tasa de informalidad laboral con 75.2 por ciento, después de Oaxaca, con 81.2 por ciento, y Guerrero con 79 por ciento. Aunado al rezago económico, en algunas regiones del estado como la sierra, la frontera y la frailesca prevalece una guerra por el territorio entre los cárteles Jalisco *Nueva Generación* y de Sinaloa.

Algunos municipios donde es mayor la violencia son Frontera Comalapa, Chicomuselo y La Concordia, aunque también se ha extendido a Ocozocoautla y Berriozábal, colindantes con Tuxtla Gutiérrez.

En los Altos de Chiapas el municipio con mayores conflictos por la disputa del poder político es Pantelhó, donde en julio de 2021 la agrupación llamada autodefensas El Machete desplazó al grupo de *Los Herrera* que durante dos décadas mantuvo el control de ese lugar y sometía a la población, sobre todo indígena.



# CAPITAL



| ÍNDICES MÁXIMOS DE CALIDAD DEL AIRE HASTA LAS 19 HORAS DE AYER |        |      |          |     |    |          |        |      |          | HOY |    |                                         |             |
|----------------------------------------------------------------|--------|------|----------|-----|----|----------|--------|------|----------|-----|----|-----------------------------------------|-------------|
| Ozono                                                          | máximo | hora | Centro   | 145 | 14 | pm-10    | máximo | hora | Centro   | 71  | 07 | Contingencia F-1: 150 puntos            | Ningún vehi |
| Noroeste                                                       | 106    | 17   | Suroeste | 148 | 14 | Noroeste | 78     | 07   | Suroeste | 52  | 07 | 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | que termin  |
| Noreste                                                        | 135    | 13   | Sureste  | 170 | 14 | Noreste  | 81     | 07   | Sureste  | 83  | 07 | Contingencia F-2: 200 puntos            | verifica    |

DY NO CIRCULA AMPLIADO ehículo con calcomanía verde o placas iinen en 1 y 2, tampoco hologramas de

EL GUSTO DE QUE TODOS CIRCULARAN NO DURÓ NI 24 HORAS

# Décima contingencia del año por ozono en la zona metropolitana

# Aun con viento y lluvias persistió la mala calidad del aire en la ciudad

**JARED LAURELES Y ALEJANDRO CRUZ** 

Ni siquiera pasaron 24 horas para que la Comisión Ambiental de la Megalópolis declarara una nueva contingencia por ozono, la décima en lo que va del año, con lo que se supera por dos el pronóstico del organismo para este año.

A las 14 horas de ayer se registraron 174 partes por billón, motivo por el cual se declaró la medida, la cual se mantiene este domingo, por lo que se activa el programa Hoy no circula ampliado para todos los vehículos particulares y taxis con

engomado verde, terminación de placa 1 y 2, así como los de holograma de verificación 2 y calcomanía 1, cuyo último dígito sea par y cero, aplicable en las 16 alcaldías y 18 municipios mexiquenses.

Con la de ayer se igualó la marca de 2016, que había sido el año con el mayor número de emergencias ambientales en la megalópolis, la más grande del país y la cuarta del mundo con casi 22 millones de habitantes entre la capital, estado de México, Hidalgo, así como Puebla, Morelos, Querétaro y Tlaxcala.

Por la tarde-noche, pese a lluvias y fuertes vientos, la comisión confirmó la medida, ya que hasta las 18 horas "la calidad del aire por ozono siguió siendo mala". En su reporte, no detalló las concentraciones máximas de ozono alcanzadas en las estaciones de monitoreo. El límite para activar la contingencia ambiental son 150 partes por billón.

En semanas recientes las autoridades ambientales han activado las contingencias ambientales en periodos muy cortos. En 15 días suman cuatro; el miércoles 22 de mayo se decretó una más, que fue suspendida el viernes por la tarde. En total, van 11 en este año, aunque la primera fue por partículas PM2.5, que se registró el 1º de enero.

La comisión explicó que este do-

mingo persistirá el sistema de alta presión en la región centro, con escasa ventilación, alta radiación solar y temperatura superior a 30 grados, fenómeno conocido como domo de calor, que ocurre cuando hay gran presión con ausencia de vientos.

Estas condiciones favorecen la formación y acumulación de ozono y provocará mala calidad del aire en la zona metropolitana.

Con la de ayer van 11 ocasiones en las que autoridades decretan la medida, aunque sólo una fue por partículas PM 2.5. Foto María Luisa Severiano

Además de restringir la circulación de vehículos, también deberán dejar de operar 50 por ciento de las unidades repartidoras de gas LP a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, además de los camiones de carga local y federal, salvo aquellos inscritos en el programa de autorregulación de la Ciudad de México o del estado de México.

# Nueva marca de 34.7 grados

Las altas temperaturas en la Ciudad de México batieron una nueva marca histórica al registrar ayer 34.7 grados Celsius en la estación Tacubaya, la más alta desde que se tiene registro en esa estación para la capital, informó la Comisión Nacional del Agua. En un día, se superó el anterior récord más alto, que fue de 34.4 grados reportado apenas un día antes, según los datos del organismo federal. Para este domingo se espera que no mejoren las condiciones climáticas, aunque por la tarde se esperan nublados, vientos y probables chubascos que ayuden a aminorar la sensación

De la Redacción



# Hoy no circula debe reajustarse, no reduce la contaminación: Evalúa CDMX

# **ALEJANDRO CRUZ FLORES**

Los principales contaminantes registraron hasta 2022 una disminución, con excepción del ozono, que por el contrario, ha aumentado sus concentraciones promedio, por lo que es necesario evaluar y ajustar medidas como el programa Hoy no circula, toda vez que no se han logrado reducir las emisiones de ese gas, señala un informe sobre la política pública medioambiental de la capital, realizado por el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México (Evalúa CDMX).

que declarar las contingencias es insuficiente para bajar las concentraciones de contaminantes y se manifiesta por realizar una evaluación exhaustiva de la eficiencia, preventiva y correctiva, así como ajustar el Hoy no circula, el cual se endurece, ya que "puede estar causando doble impacto negativo" al no reducir las emisiones de ozono, además del efecto económico que representa.

Introducida en 1989, dicha estrategia tenía como finalidad reducir la contaminación atmosférica con la restricción del parque vehicular en

El documento presentado el 7 de la zona metropolitana; sin embargo, el informe indica que hay estudios en los que se concluye que las altas concentraciones de ozono se deben a las condiciones meteorológicas conducentes a periodos largos de estabilidad atmosférica, combinada con la química de sensibilidad a compuestos orgánicos volátiles y/o la influencia de las emisiones de quemas agrícolas e incendios forestales, lo que incrementa el potencial de ocurrencia de esos eventos, principalmente entre marzo y junio.

El documento titulado *Evalua*ción de la política ambiental de la Ciudad de México 2018-2022, destaca que la zona metropolitana del sibilidad química de formación de tema más avanzado de monitoreo atmosférico en América Latina, el cual ha permitido identificar que si bien hay notables avances en la calidad del aire desde 1990, los niveles de contaminación, principalmente el ozono, parecen estar estancados desde 2014.

"El ozono ha dejado de disminuir debido a diversos factores físicos y químicos, pero también a causa de algunos aspectos de la agenda regulatoria", lo que ha generado que las concentraciones promedio han aumentado, debido a la "sen-

hacia el control de los compuestos orgánicos volátiles. Bajo esta condición, una disminución en óxidos de nitrógeno favorece la acumulación de ozono, mientras una reducción en los compuestos orgánicos volátiles desfavorece su producción".

Ante eso, el informe recomienda diseñar y aplicar medidas más ambiciosas para atender problemas como la quema de pirotecnia, así como evaluar la necesidad de ajustar las estrategias aplicadas durante las contingencias ambientales, como el programa Hoy no circula.



# **DESDE OTRAS CIUDADES**

# Amalfi, Italia, con sus bellas y atractivas playas turquesa

ON INNUMERABLES LOS atractivos que Italia ofrece al visitante. Los vestigios del imperio romano, uno de los más grandes de la antigüedad, ha dejado huella hasta nuestros días. Este país cuenta con 300 mil kilómetros cuadrados y cada una de sus 20 regiones o estados tiene cautivadores elementos distintivos, desde el punto de vista histórico, arquitectónico o gastronómico.

AL SUDOESTE, EN la región de Campania, cuya capital es Nápoles, se encuentra un tramo costero cuya geografía impresiona por la belleza de sus acantilados, las muchas bahías donde un mar azul turquesa también da lugar a bellas playas de las cuales algunas conservan el encanto de ser vírgenes. De hecho, están consideradas entre las más bellas del mundo; muchas son realmente pequeñas precisamente por la conformación de esta costa.

LA COSTA DE Amalfi, situada entre el golfo de Salerno y el de Nápoles, es un espacio que incluso ha sido incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco. Los árboles de limones amarillos que en verano se encuentran cargados son el componente visualmente más llamativo de la naturaleza que inunda el paisaje de la costa y las ciudades de sus alrededores.

ESTA VARIEDAD DIFIERE del verde al ser más grande, menos ácido y con un sabor un tanto dulzón. Algunos ejemplares son del tamaño de una manzana grande. Se encuentran a la venta infinidad de artículos con el cítrico impreso en diversos objetos en papelería o prendas de vestir. En esta región también se elabora un licor de ese limón que ha adquirido fama mundial: el limoncello.

AUNQUE HAY DIVERSAS fábricas de la popular bebida, es tradición de muchas familias italianas elaborarlo. La maceración de la cáscara del limón amarillo en alcohol durante varias semanas, mezclado con azúcar, da este licor que tiene 30 por ciento de alcohol. El limoncello suele tomarse solo o en las rocas, tanto como digestivo o de aperitivo.

**LA CIUDAD COSTERA** de Amalfi no llega ni a 5 mil habitantes, pero el flujo turístico puede parecer desbordante. Entre los siglos IX y XI fue sede de la llamada República Marítima, donde residían expertos en navegación que dominaban el mar Mediterráneo.

**UN PAISAJE DE** ensueño de casas con fachadas blancas y techos en color terracota se levantan entre el entorno rocoso y los árboles de limones donde el mar parece haber decidido descansar y disfrutar de este inigualable cuadro de la naturaleza.

**EN EL CENTRO** de la ciudad se encuentra el duomo o catedral del siglo XIX, dedicada a San Andrés, el primer apóstol de Jesucristo. Resguardadas en una cripta adentro, debajo de una estatua en bronce, están las reliquias del santo crucificado alrededor del año 60 dC en Petras, Grecia.

**EL ARTISTA FLAMENCO** Pedro Pablo Rubens inmortalizó en 1639 a este santo en su famosa obra *El Martirio de San Andrés*, que se encuentra en Madrid, España.

LA FACHADA DE la catedral de Amalfi tiene predominio de estilo neoárabe, poco usual para un templo católico. Se piensa que la razón parte del intento de algunos artistas de imitar algunas obras del arte islámico.

Alia Lira Hartmann



▲ La catedral fue erigida en el año 987 a instancias del duque de Amalf,i Manson I. Foto Alia Lira Hartmann

# Rechazan en Anzures y colonias cercanas nueva sede de la Comar



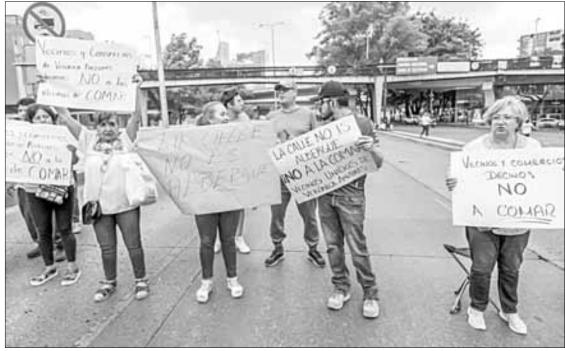

#### ELBA MÓNICA BRAVO, JARED LAURELES Y CAROLINA GÓMEZ

Decenas de vecinos de las colonias Verónica Anzures y Anáhuac bloquearon durante tres horas la lateral de Circuito Interior, a la altura de Marina Nacional, para rechazar que la nueva sede la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) abra sus puertas a partir del miércoles en Bahía de Santa Bárbara 193, alcaldía Miguel Hidalgo.

Por su parte, migrantes que permanecen desde hace seis meses en la Plaza Giordano Bruno, en las calles Roma y Viena, de la colonia Juárez, dijeron que no se moverán de ese lugar a pesar de que cerrarán las instalaciones de Versalles 49.

A la par, otro grupo de inconformes bloqueó el acceso al edificio que será ocupado por trabajadores de la Comar: "No los queremos bajo ningún fundamento", dijeron, luego de que desde ayer empezó la mudanza.

Carla Ordóñez, residente de Anzures, indicó que se sumaron vecinos de las colonias Polanco y Santa Julia

al rechazo de la nueva sede de la Comar y no aceptaron la instalación de una mesa de diálogo porque las autoridades no detuvieron la mudanza.

"Descubrimos que el edificio no tiene uso de suelo para abrir porque es habitacional", tras reprochar a las autoridades federales y locales que "no nos tomaron en cuenta para esa decisión, porque si los corrieron de la Juárez se vienen con nosotros a alterar nuestra vida, tranquilidad y orden, entonces estamos molestos y nos sentimos inseguros."

Durante la manifestación, los quejosos portaron carteles y lonas en las que se leía: "La calle no es albergue" y "Vecinos y comerciantes de Verónica Anzures decimos no a las oficina de Comar".

Isabel Ramírez expresó su preocupación porque en la zona "hay escuelas primarias y secundarias a las que asisten nuestros hijos" y temen que se desarrollen focos de infección y se instalen campamentos irregulares donde los migrantes pernoctan en condiciones insalubres e inadecuadas.

En tanto, Esperanza Robles, de

▲ Mientras se prepara la salida, vecinos de la nueva sede expresaron su malestar. Fotos Víctor Camacho y Pablo Ramos

la colonia Cuauhtémoc, alertó que pernoctan migrantes en la calle Río Tíber, cuyo número se puede incrementar con el cambio de la Comar.

# Permanecen campamentos

Félix Miranda, de Venezuela, relató que desde hace tres meses vive en una casa de campaña en la calle Roma, mientras Daniela se queda desde hace seis meses en la Plaza Giordano Bruno porque no cuentan con recursos para pagar 7 mil pesos de renta en la zona; aseguraron que no pueden moverse porque esperan la notificación de la cita para ingresar a Estados Unidos, cuya solicitud realizaron mediante la aplicación de Aduanas y Protección Fronteriza.

Miranda comentó que personal del gobierno hizo un nuevo censo para contar a migrantes de la Juárez, pero aseguró que no se moverán.



MEDIO SIGLO DE CALZAR A PERSONAS EXIGENTES

# El zapato artesanal que busca competir contra el de China y el clonado

La pasión que los integrantes de la cooperativa ponen a sus creaciones es la mejor garantía de sus productos

#### **ELBA MÓNICA BRAVO**

La dedicación, paciencia y el apego al oficio de zapatero han logrado que Juan Carlos Figueroa mantenga en operación su pequeño taller, enclavado en la zona de la colonia Morelos, donde se dedica desde hace casi cinco décadas a la confección de calzado artesanal para mujeres y niñas, con varios diseños y colores en balerinas, botas y botines que ofrece por medio de una plataforma de Internet y en el mercado de Granaditas.

El año pasado, decidió formar parte del programa de economía social de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, por lo que constituyó la cooperativa Calzado Octavia Fashini.

Las ventas por la red y a los clientes de Figueroa que venden en tianguis permiten que el calzado de la cooperativa llegue a los estados de Tlaxcala, Sonora, Baja California y Guanajuato, de esta última entidad adquiere los materiales en piel y otros de tipo sintético para fabricar sus productos.

Sus manos, creatividad, una cuchilla para cortar a pulso, al menos 16 piezas de los moldes con las que se conforma un par, unas pinzas para montar las piezas "y la pasión por hacer el zapato", han logrado que se mantenga vigente en el mercado, a pesar del calzado proveniente de China, particularmente el clonado.

Señala que la calidad de sus productos artesanales no es superada por los artículos chinos industrializados, que en menos de 20 días –según le han dicho algunas clientas-, ya se rompió, descosió o se deformó, mientras los que él y sus colaboradores, entre ellos Rogelio Huerta, elaboran han llegado después de un uso rudo "hasta los puestos de los chachareros", hasta el último momento.

"Ahora sí que hasta el chacharero lo está vendiendo. Mi zapato sirvió, hay que ver hasta dónde llegó, hasta con un chacharero que te vende lo último. Entonces, da gusto; he visto gente en la calle que usa el calzado, cuando lo ves lo sabes, reconoces tu producto.

#### Es complicado seguir el ritmo al industrial

Sin embargo, don Juan asegura que difícilmente puede competir con el calzado chino que llega en grandes cantidades y a costos menores que los de la cooperativa Calzado Octavia Fashini.

Comentó que el primer apoyo que recibió al constituirse como cooperativa fue de 80 mil pesos, que se destinaron a la compra de una entaconadora, pegadora de suela y parrilla, así como materia prima, lo que ha permitido reducir el tiempo para tener listos los pares que para mujeres comercializan desde el número 22 hasta el 28, además de que realizan calzado en modelo y talla especiales que soliciten los clientes.

La meta para Figueroa, quien se dedica al calzado artesanal porque un amigo de la infancia le enseñó, es regresar al crecimiento de su producción y venta de 400 pares a la semana, que se redujo a un promedio de 100 después de la emergencia sanitaria, además de que las personas optaron por alejarse del calzado formal y preferir el tenis.

Mientras corta plantillas para botas amarillas que ofrece en la plataforma digital, señala que por el momento es lo más vendido por la euforia del programa de entretenimiento para niños Bely y Beto, por lo que el taller mantiene "mucha línea de modelaje con diseños, así que nos hemos venido renovando; tenemos la balerina, mocasines, calzado con tacón o sin tacón, botas para niña a las que colocamos luces

En el corazón de la colonia Morelos, estos artesanos siguen la tradición de cinco décadas de fabricar zapatos con gran calidad por la que sus clientes los prefieren. Fotos Roberto García

de coser, de la parrilla y la pegadora de suela, dice que el oficio de ser zapatero a pesar de las adversidades en lo personal me encanta, es mi pasión hacer zapato, buscar el detalle, detallar tu producto y ponerle ese toque es lo que me motiva, para mi es apasionante".

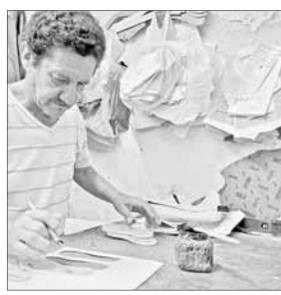







# La transformación sólo es posible si se protege la naturaleza, asegura Brugada

**ELBA MÓNICA BRAVO** 

Al encabezar el cierre de campaña con el Partido Verde Ecologista de México, la candidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, llamó a la ciudadanía a salir a votar el 2 de junio.

Aseguró: "estamos a ocho días para derrotar al Prian, el partido del cártel inmobiliario; ocho días para derrotar a los representantes de la corrupción".

En el parque Bicentenario y ante unas 10 mil personas, la morenista expresó que comenzó la campaña ganando y así concluirá el próximo miércoles, "con todas las encuestas a nuestro favor" y con al menos 15 puntos de ventaja.

Aseguró que la coalición unifica proyectos. Así, agregó, "sabemos que el Verde tiene como prioridad la defensa del medio ambiente, pero también lucha contra las desigualdades", tras mencionar que "no hay transformación posible si no pensamos en los derechos de la naturaleza como guía para alcanzar justicia".

En la mañana, en la unidad habitacional Centro Urbano Presidente Alemán presentó 10 compromisos para mejorar los espacios y convocó a una reunión de este tipo de viviendas para junio próximo, con el fin de que no padezcan desabasto de agua y de terminar, en su caso, con los adeudos de la luz.

Por la tarde encabezó una asam-

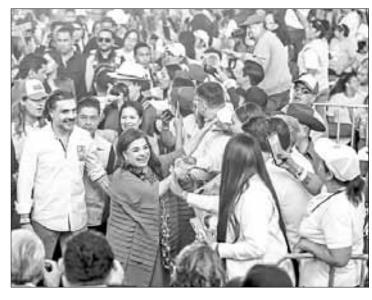

blea territorial en Tláhuac, donde refrendó que continuará el sub- de campaña, en el parque sidio al Metro y la tarifa se mantendrá en cinco pesos, con lo que lanzó a la oposición el mensaje: Vamos a derrotar sus sueños de aumentar el (precio del) Metro".

En Xochimilco, encabezó el cierre de campaña. Ahí reiteró que una de las nuevas líneas del Cablebús comunicará a esa alcaldía con Milpa Alta y recuperará "la ciudad lacustre"; en la colonia Pedregal de Santo Domingo, señaló que "llegó la hora de que Coyoacán diga basta a los malos gobiernos".

Por separado, el candidato al Senado, el ex jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, afirmó que la seguridad "es el tema fundamental en las últimas

▲ Al inicio de su cierre Bicentenario, la candidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia llamó a votar el domingo próximo. Foto José Antonio

tres elecciones federales y ésta no es la excepción".

Así, consideró, "es muy fácil politizarlo y encontrar soluciones mágicas en tiempos electorales". Entrevistado al término del cierre de campaña de Brugada Molina en el parque Bicentenario, expuso que en la capital disminuyeron en más de la mitad los delitos de alto impacto de los registrados al inicio de la administración

# Morena pretexta compra de votos para no respetar resultados, dice Taboada

**DE LA REDACCIÓN** 

El candidato de la coalición Va X la CDMX a la jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, aseguró que los señalamientos de compra de votos de su oponente de Sigamos Haciendo Historia por la Ciudad de México, Clara Brugada, son indicio de que él ganará la elección.

Luego de que Brugada anunció que se denunciará el acarreo de personas al acto en que Taboada acompañó en Iztapalapa a la candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, a cambio de recibir des-

pensas y otros casos de compra de sufragios que han detectado, el candidato del PAN, PRI y PRD dijo en entrevista que "son pretextos" que han comenzado a utilizar para no respetar el resultado de la votación.

En un acto en Iztacalco, agregó que ha entrado a colonias como la Agrícola Oriental, donde Morena amenazaba a las familias con quitarles los programas si no los dejaban colgar su propaganda.

Al medio día cerró campaña en Alvaro Obregón, por la tarde en Tlalpan y concluyó por la noche en Azcapotzalco.

# Se triplican las denuncias electorales en relación con los comicios de 2021: IECM

ÁNGEL BOLAÑOS SÁNCHEZ

A una semana de la elección, el número de quejas presentadas ante el Instituto Electoral local (IECM) triplicó las que recibió en los comicios de 2021. La Comisión Permanente de Quejas del organismo informó que al 24 de mayo, cuando se ha concluido la tercera parte y el resto está en etapa de diligencias preliminares y sustanciación, las denuncias sumaron mil 555

Las conductas más señaladas son vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, así como uso indebido de recursos públicos. Las alcaldías con más quejas son Álvaro Obregón, Milpa Alta y Miguel

Al señalar que hay un compromiso de transparencia para facilitar el acceso a la información de las denuncias promovidas ante el IECM, como recurso de los actores políticos y la ciudadanía para dar a conocer posibles irregularidades en el proceso, la presidenta del colegiado, Erika Estrada, afirmó que el conocimiento de los casos contribuye también a que los electores emitan un voto informado este 2 de junio.

# "Compre en Chapultepec Heights y el bosque será su jardín"

**ÁNGELES GONZÁLEZ GAMIO** 

sí se anunciaba el flamante fraccionamiento que hoy conocemos como Las Lomas de Chapultepec, que en 1921 crearon inversionistas mexicanos y extranjeros por medio de Chapultepec Heights Company.

Compraron una enorme fracción de la Hacienda de Los Morales, propiedad de la familia Cuevas. Los terrenos originalmente pertenecieron a Isabel de Moctezuma, la célebre Tecuichpo, hija favorita del gran tlatoani a quien Hernán Cortés prometió proteger y... lo hizo, pues le dio de las mejores tierras de la cuenca.

Contrataron al arquitecto José Luis Cuevas, de quien hemos hablado porque diseñó las colonias Hipódromo-Condesa y Polanco. Egresado de la Universidad de Oxford, Inglaterra, propuso crear el nuevo fraccionamiento con la idea de la garden city (ciudad jardín), diseño urbano desarrollado en ese país.

Ideó un modelo de calles onduladas con banquetas muy amplias, jardinadas, lotes grandes, con la restricción

de guardar una distancia con las construcciones de los predios colindantes y el alineamiento. Cuarenta por ciento del total de la superficie eran calles, parques y jardines, y el ancho de las primeras era de 20, 30 y algunas hasta 40 metros, algo que hasta la fecha no se ha vuelto a ver en ningún desarrollo urbano -en el supuestamente lujoso Santa Fe, prácticamente no hay aceras.

También se establecía en las escrituras que las casas no deberían tener bardas, sino setos, con una altura máxima de un metro; esta restricción, totalmente ajena a nuestro país, poco tiempo fue respetada. Actualmente una de las características de las casonas de las Lomas son sus grandes bardas.

El negocio fue muy exitoso, lo único que les salió mal, especialmente a los socios estadunidenses e ingleses, es que el presidente Plutarco Elías Calles exigió en 1924 que se cambiara el nombre en inglés de la colonia, aduciendo que estaba prohibido el uso de palabras extranjeras en rótulos, y lo tuvieron que cambiar de Chapultepec Heights a Lomas de Chapultepec.

Entre los primeros en comprar un te-

rreno estuvieron el arquitecto Antonio Rivas Mercado, quien diseñó la Columna de la Independencia y padre de la famosa Antonieta -culta mecenas de la cultura–, de quien se dice que ayudó a escoger los nombres de las calles. Otro famoso fue Martín Luis Guzmán, el destacado escritor, periodista y diplomático mexicano dueño de El Mundo, quien negoció pagar el predio la mitad en efectivo y la otra anunciando los terrenos en su periódico. También el arquitecto José Luis Cuevas quiso disfrutar de su

Como no había ninguna restricción en los estilos arquitectónicos, los compradores construyeron en el que mejor les placía; así aparecieron castillitos franceses, bungalows estadunidenses, villas italianas y, sobre todo, el estilo colonial californiano.

Muchas aún se conservan, y esa mezcolanza continúa hasta la fecha en que se suman casas modernistas, contemporáneas y una que otra que quiere volver al estilo afrancesado del porfiriato.

En ese entonces, la Ciudad de México contaba con 906 mil habitantes e iniciaba un periodo de crecimiento después de la conflictiva década revolucionaria.

Esa incipiente bonanza fue muy conveniente para los socios de la Chapultepec Heights Company; con buenas relaciones con la gente en el poder obtuvieron muchos beneficios, entre otros, vender los lotes a precios muy altos gracias, entre otras cosas, a que contaban con los mejores servicios públicos, ya que el ayuntamiento los proporcionó con gran celeridad, por encima de colonias más pobres, porque consideraban que los fraccionamientos para las personas de dinero recuperaban mucho más rápido lo que se había

Y ahora vámonos a La Lanterna, el restaurante italiano que estuvo desde su creación, en 1966, en el Paseo de la Reforma, junto al Seguro Social.

Ahora estrena nueva sede, precisamente en Las Lomas de Chapultepec, en avenida Las Palmas 275. Tiene el mismo ambiente acogedor, pero más luminoso y con la misma atención personal de su dueño y chef, Mario Petterino.

La comida es la de siempre y mis favoritos siguen siendo la ensalada de alcachofa cruda y el filete al burro nero. Es muy agradable para una cenita de buena pasta con un vino italiano.

# Se quintuplican casos de dengue en un año, alerta Ssa

LAURA POY SOLANO

La Dirección General de Epidemiología (DGE) de la Secretaría de Salud (Ssa) reportó que en lo que va del año se han confirmado 13 mil 398 casos de dengue, de los cuales 6 mil 629 corresponden a dengue con signos de alarma y grave, y 6 mil 769 a no grave. Cifras que quintuplican el total de casos identificados en el mismo lapso de 2023.

En el Informe Semanal de Vigilancia Epidemiológica más reciente se registran 20 defunciones, lo que también quintuplica la cifra de decesos reportados en comparación con el mismo periodo. Los estados con mayor incidencia de casos confirmados son Colima, Tabasco, Guerrero, Campeche y Quinta Roo.

Al corte de la semana epidemiológica 20, actualizada el pasado 22 de mayo, la DGE detectó 507 casos confirmados, de los cuales 275 fueron con signos de alarma y grave, así como 232 no grave.

La Ssa señala que 65 por ciento de los casos confirmados los concentran Guerrero (3 mil 172), Tabasco (2 mil 676), Veracruz (mil 254), Colima (839) y Michoacán (820).

La institución agrega que las entidades con tendencia ascendente de casos estimado son Colima, Chiapas, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Tabasco y Veracruz.

La Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta epidemiológica este viernes para enfatizar a los estados miembros la información de reformar las acciones de vigilancia, diagnóstico y control vectorial.

Agregó que se deben fortalecer las medidas preventivas en México, Centroamérica y el Caribe, ante el aumento de casos en el hemisferio sur y el inicio de la temporada de mayor transmisión en el hemisferio

El organismo urgió a preparar los servicios de salud para el manejo adecuado de pacientes, a fin de prevenir complicaciones. Recordó que el dengue es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti que, en la mayoría de los casos, no presenta síntomas.

Sin embargo, indicó, cuando se manifiestan, éstos suelen incluir fiebre alta, dolores de cabeza y corporales, náuseas y erupciones cutáneas. Aunque la mayoría se recupera en una o dos semanas, algunos pueden desarrollar formas graves que requieren hospitalización y pueden ser mortales de no ser tratados de forma oportuna.

Reveló que hasta mediados de mayo, la región de las Américas reportó más de 8.1 millones de casos de dengue, lo que representa 3.3 veces más casos que en el mismo período del año anterior.

# Juego de Estrellas de la LMB: Zona Norte vence 5-2 a la Sur

**DE LA REDACCIÓN** 

**AL CIERRE** 

El equipo de la Zona Norte venció 5-2 al del Sur en la edición 90 del Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Beisbol.

En un duelo que se desarrolló en el estadio Beto Ávila de Veracruz, los norteños fueron de menos a más para llevarse el triunfo en un cotejo que fue amenizado con música y fuegos artificiales.

La Zona Sur inauguró la pizarra en la segunda entrada con un cuadrangular solitario de Kyle Martín (Guerreros de Oaxaca) con el que se fueron al frente 1-0.

El gusto les duró poco, pues en la siguiente entrada Didi Gregorius conectó un imparable para que Ramiro Peña llegara a la registradora y empatara el encuentro.

En la cuarta alta Nelson Barrera logró un tablazo de hit que se incrustó por jardín izquierdo y dos hombres en bases de la Norte llegaron sin problemas al plato para irse al frente 3-1.

James Nelson y Anthony Giansanti sumaron dos carreras más y ampliaron la ventaja a 5-1. En el octavo episodio, la Zona Sur consiguió un vuelacercas de Ángel Erro y acortó su desventaja a 5-2. Sin embargo, sus esfuerzos fueron insuficientes para revertir el marcador.

En tanto para la edición de 2025, el de la celebración del cen-

tenario de la LMB, se realizará en la Ciudad de México en el estadio Alfredo Harp Helú.

#### Bauer se queda con Diablos

El pitcher estadunidense Trevor Bauer se quedará toda la temporada con los Diablos Rojos de México, anunció el equipo en el marco del Juego de Estrellas.

"Estoy emocionado, tenemos un gran equipo, me he divertido mucho y estoy listo para seguir aquí toda la temporada. Los aficionados tanto de los estados como los locales son increíbles", dijo el pelotero, quien fungió como abridor de la Zona Sur.

Luego de que Bauer cumplió 7 de las 8 salidas que tenía pactadas inicialmente, las partes se reunieron para un nuevo acuerdo. El llevó a cabo en el estadio Beto Ávila, en el puerto de Veracruz. Foto Diablos Rojos



estadunidense lidera la LMB en juegos ganados (5), efectividad (1.50) y ponches (62).

El jugador de 33 años fue elegido para participar en el Juego de Estrellas, gracias a la labor que ha conseguido con los Diablos Rojos durante la temporada 2024.

Los Diablos se encuentran como líderes de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Beisbol, con 29 triunfos y sólo siete descalabros. Tras el fin de la semana del Juego de las Estrellas afrontarán las series ante los Saraperos como locales en la Ciudad de México entre el 28 y el 30 de mayo.

# Plantean crear centro de control en AL ante el alza de males transmisibles

**CAROLINA GÓMEZ MENA** 

Así como sucedió en otras latitudes, "se debería crear un centro de control de enfermedades latinoamericano que promueva que los países de la región compartan información en materia de enfermedades transmisibles y tomar acciones concretas y conjuntas", así como tener posturas a nombre de todos los miembros en la discusión de acuerdos sanitarios, planteó Jorge Saavedra, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública Global de Aids Healthcare Foundation (AHF).

Tras la pandemia de covid-19, los países de África comprendieron que es mejor estar unidos, y por eso en la discusión del Acuerdo Pandémico, en la Organización Mundial de la Salud, llevaron una postura conjunta.

Ahora, por ejemplo, "está la situación del dengue, que es una cuestión latinoamericana, y no es que no haya en otras regiones del mundo, pero claramente la región está siendo desproporcionadamente afectada", señaló a La Jornada.

Saavedra expuso que no se duplicarían funciones con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) si se creara un centro de control de enfermedades latinoamericano. "Esta propuesta no es en contra de la OPS, ellos tienen otro rol, es una agencia de la OMS para toda la región, desde Canadá hasta Argentina, y no tiene ese papel de coordinación entre países: lo que necesitamos es una colaboración

"Esto es más concreto y para responder rápidamente a problemas locales, a estas cuestiones regionales como el caso del dengue, sobre lo cual va a ser muy difícil que la OMS decrete una emergencia internacional por la enfermedad; un centro podría decir aquí tenemos

Agregó que Brasil es el más afectado con "más de seis millones de casos y le sigue Argentina con más de medio millón, y eso es algo nunca visto", pues ese país sudamericano no suele tener dengue. "Es necesario incrementar acceso al diagnóstico y hacer acciones de prevención, descacharrización y fumigación".

Los Celtics de Boston ampliaron su ventaja a 3-0 sobre los Pacers de Indiana luego de ganar 114-111 el tercer juego de la final de la Conferencia Este. En un duelo dramático que

cambió su rumbo en los últimos segundos, los entrenados por Joe Mazula sacaron la casta y prácticamente sentenciaron su serie.

A pesar de tener una desventaja de casi 20 puntos en el tercer cuarto, Boston salió adelante con Jayson Tatum como su mejor ofensivo con 36 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias. También tuvo una actuación destacada Jaylen Brown con 24 anotaciones, dos rebotes y tres asistencias.

Celtics, a un paso de las finales de la NBA

Indiana inició el juego con la meta de convertirse en el equipo número 29 en la historia de la liga que remonta un déficit de 0-2.

Los dirigidos por Rick Carlisle

hicieron bien su trabajo hasta el último cuarto cuando comenzaron a perder ventaja de manera dramática, misma que no lograron recuperar.

Sus mejores hombres en la duela fueron Andrew Nembhard con 32 puntos, nueve asistencias y cuatro rebotes y T.J. McConell con 23 puntos, seis asistencias y nueve rebotes.

De la Redacción

#### SECCIÓN DE EDICTOS Y AVISOS NOTARIALES

PUBLICACIÓN DE AVISO NOTARIAL PRIMERA PUBLICACIÓN De conformidad con el artículo 872 del Código de Pro-cedimientos Civiles para el Estado de Colima, doy a conocer que mediante escritura 46,498 cuarenta y seis conocer que mediante escritura 46,498 cuarenta y seis mil cuatrocientos noventa y ocho otorgada el día 15 quin ce de mayo del presente año, comparecieron ante mí el señor EDUARDO FERNÁNDEZ OCHOA y la señorita senior EDUARIO FERNÁNDEZ OCHOA y la senionia ALEJANDRA FERNÁNDEZ OCHOA, quienes declararon que aceptaban los legados del señor RODOLFO FER-NÁNDEZ FARÍAS, por lo que se les reconocieron sus derechos hereditarios y su carácter de legatarios de conformidad con el primer testimonio del Testamento Público Abierto otorgado ante el suscrito notario, mediante escritura 45,990 cuarenta y cinco mil novecientos noventa del 12 doce de diciembre de 2023 dos mil veintitrés, y por último se hizo constar que se nombró a la señorita Ale-jandra Fernández Ochoa, como Albacea definitiva quien aceptó el cargo y declaró que va a proceder a formar e inventario de los bienes de la herencia.

inventario de los bienes de la herencia.

Doy a conocer estas declaraciones por medio de dos publicaciones que se harán de diez en diez dias en un periódico de los de mayor circulación en la República.

Colima, Colima a 23 veinitirés de mayo de 2024 dos mil veiniticuatro.

Una firma ilegible del suscrito notario. - El sello notarial.

Pablo Bernardo Castañeda de la Mora.

Titular de la Notaria Pública 4 cuatro de Colima,

Colima.

# Peroxiquimicos, S.A. de C.V. INFORMA AL PERSONAL

Que laboro durante el ejercicio fiscal 2023 en un periodo de 60 días o mas Puede pasar a cobrar

REPARTO DE UTILIDADES A partir del 28 de Mayo

#### **REVENUE COLLECTION** SYSTEMS MÉXICO, S.A. DE C.V.

Informa al personal que prestó sus servicios durante 2023 que pueden agendar cita al teléfono 5625712761 con Yuritzi Duarte para recoger su Reparto de Utilidades.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN TERCER THISUNAL LABORAL FEDERAL DE ASUNTOS INDIVIDUALES EN EL ESTADO DE CAMPECHE CON SEDE EN CIUDAD DEL CARMEN

EDICTO
En el expediente 234/2024 del índice de este Tercei
Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales er
el Estado de Campeche, con sede en ciudad del Carmen, promovido por María del Carmen Morales Santos, se emplaza a juicio a las morales Mont Colective Sociedad Anónima de Capital Variable y Servicios Soluciones Empresariales Costa de Oro, Sociedad Anónima de Capital Variable, parte demandada en el referido procedimiento laboral; en virtud de que se desconocen su domicilio. Cuenta con el plazo de treinta días, contados a partir del día siguiente al de la última publicación del presente edicto para que concurran a este Tercer Tribunal Laboral Federal a hacer valer lo que a su interés convenga. Apercibidas que, en caso de no desahogar el citado requerimiento en el plazo concedido para ello, este Tribunal tendrá por admitidas las peticiones de la parte actora, salvo aquellas que sean contrarias a lo dispuesto por la ley, así como por perdido su derecho a ofrecer pruebas y, en su caso, a formular reconvención; asimismo, las ulteriores notificaciones, aun las de carácter personal so la barán pon certados. Ciuded del Carmen. Carmen. treinta días, contados a partir del día siguiente al de se le harán nor estrados. Ciudad del Carm peche, diecinueve de abril de dos mil veinticuatro

Marcial Laguna Cardona Juez de Distrito adscrito al Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen

# Rayuela

Que no afloren las actitudes xenófobas y racistas.

# DOMINGO 26 DE MAYO DE 2024 DIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE // DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER

# www.jornada.com.mx

#### OPINIÓN

| Rolando Cordera Cam   | ipos 11      |
|-----------------------|--------------|
| Antonio Gershenson    | 11           |
| Eric Nepomuceno       | 12           |
| Alejandro Svarch      | 12           |
| José Antonio Rojas Ni | eto 14       |
| Ángeles González Gar  | nio 26       |
| Vilma Fuentes         | Cultura      |
| Carlos Bonfil         | Espectáculos |
| Leonardo García Tsao  | Espectáculos |
|                       |              |

#### COLUMNAS

| CULUMNAS                                                         |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Despertar en la IV Repúbl</b><br>José Agustín Ortiz Pinchetti |         |
| <b>Bajo la Lupa</b><br>Alfredo Jalife-Rahme                      | 10      |
| <b>No sólo de Pan</b><br>Yuriria Iturriaga                       | Cultura |



# Impiden mudanza de la Comisión de Refugiados



▲ Vecinos de las colonias Verónica Anzures, a los que se sumaron residentes de Polanco y Santa Julia, bloquearon el Circuito Interior casi tres horas en protesta por la llegada a esa zona de la Comar, que cerrará sus instalaciones en la Juárez. En tanto, migrantes que

permanecen en la plaza Giordano Bruno, así como en las calles Roma y Viena, dijeron que no se moverán de ahí, pues esperan la notificación de su cita en Estados Unidos desde hace meses. Foto Pablo Ramos ELBA M. BRAVO, JARED LAURELES Y CAROLINA GÓMEZ / P 24

# Firmas mexicanas, las mayores inversionistas de AL en España

 Influyen fortaleza del peso y necesidad de ampliar sus operaciones

 Los principales sectores son la distribución y el comercio Acumulan activos por \$33 mil 96 millones de 1993 a la fecha  Representan la mitad de lo que llegó de esa zona en tres décadas

ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL/P13

# Su apuesta se enfoca en la red 5.5G

# Shenzhen, epicentro de innovación tecnológica e industrial en China

 Uso de inteligencia artificial reduce los accidentes laborales Una revisión en aduana: de 5 minutos a 10 segundos

**DORA VILLANUEVA**, ENVIADA / P 15

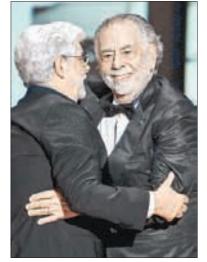

# Palma de Oro honorífica para George Lucas

■ El creador de la saga de La guerra de las galaxias recibió el galardón de manos de Francis Ford Coppola (derecha) en la edición 77 del Festival Internacional de Cine de Cannes. La ganadora del encuentro fue la cinta estadunidense Anora y la franco-mexicana Emilia Pérez obtuvo el Premio del Jurado. Foto Afp